## **PUBLICIDAD**







En el Día Nacional de la Biodiversidad protejamos todas las formas de vida

# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.202 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200



# ¡Es hora de hacer la Paz con la Naturaleza!



OCT 21 - NOV 1 www.cop16colombia.com





# ABC DELA COP16

## ¿QUÉ ES LA COP16 Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

La COP16 es el evento más importante del mundo para proteger y conservar la vida del planeta, es conocida como la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).

En su decimosexta versión reunirá a más de 190 países en Cali (Colombia), entre delegaciones de gobierno, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, expertos, científicos, comunidades y sociedad civil, para tomar decisiones políticas y adoptar medidas que permitan detener la pérdida de biodiversidad y avanzar en el plan para conservarla al 2030, denominado el Marco Global Kunming Montreal.

Este Marco fue aprobado en 2022, en la COP15 que se llevó a cabo en Canadá, con el objetivo de conservar y hacer uso sostenible de la biodiversidad a través de 23 metas, que todos los países deben incluir en sus planes de acción, llamados NBSAP. Esta cumbre se realiza cada dos años, en esta ocasión, la COP16 se realizará en la capital del Valle del Cauca, del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año.

## **GUÁL ES LA IMPORTANCIA**DE LA COP16?

La COP16 es fundamental para establecer agendas, compromisos y acciones globales en relación con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como para abordar la crisis climática, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otros.

## ¿POR QUÉ ES DETERMINANTE ESTE EVENTO EN MATERIA MUNDIAL?

El evento es crucial para impulsar la implementación del Marco Global de Biodiversidad y asegurar que los compromisos globales de conservación y sostenibilidad se traduzcan en acciones concretas.

Durante la COP16, se revisarán los avances de los países en sus planes de acción, lo que ayudará a definir las prioridades futuras. También se avanzará en el desarrollo de un marco de seguimiento y en la movilización de recursos para enfrentar la crisis de biodiversidad. Las decisiones tomadas aquí impactarán directamente la protección de especies y ecosistemas de todo el mundo.

## ¿QUIÉN SERÁ LA PRESIDENTA DE LA COP16

El 21 de octubre de 2024, la República Popular de China le pasará oficialmente a Colombia la Presidencia de la COP16 de Biodiversidad para que sea ejercida durante los próximos dos años. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, asumirá la Presidencia y tendrá la responsabilidad de dar apertura a los diálogos diplomáticos.

La Presidencia tiene la función de articular el trabajo de los gobiernos, los órganos e instituciones para garantizar el desarrollo continuo de la agenda pactada durante la COP16.



Susana Muhamad González Presidenta de la COP16 Colombia

## ¿QUÉ QUIERE DECIR EL LEMA PAZ CON NATURALEZA?

Hacer Paz con la Naturaleza nace de una profunda reflexión sobre nuestra relación con el ambiente. Busca transformar nuestra relación con la naturaleza, así como nuestras prácticas de producción y consumo, y conducir a que las acciones colectivas impulsen la vida.

Es reconocer que el intercambio de saberes y conocimientos con los pueblos y comunidades locales es fundamental para generar un efectivo plan de acción que proteja la diversidad biológica y cultural.



## ¿Cuáles son las 4 PRIORIDADES de Colombia en la COP16?

Establecer un marco de acceso a beneficios a las cadenas genéticas digitalizadas y los recursos genéticos. En conversación con la red de países megadiversos, se identificó que esta es una deuda de la Convención de Diversidad Biológica que debe saldarse con prioridad para avanzar en un marco justo.

Adoptar el programa para pueblos indígenas y comunidades locales con la reglamentación del artículo 8J en conjunto con las delegaciones. El Marco reconoce las importantes funciones y contribuciones de estos pueblos y comunidades como custodios de la diversidad biológica y asociados en su restauración, conservación y utilización sostenible.

2

Evaluar conjuntamente el plan de acción de cada uno de los países con respecto a las metas del Marco Kunming-Montreal. Es fundamental que los países se comprometan con el cumplimiento de estas metas para ser transparentes como Estados frente a los compromisos de la COP15.

Crear un nuevo pacto financiero internacional, una nueva forma de relacionamiento financiero y económico que amplíe las posibilidades de asumir la triple crisis planetaria: la crisis de biodiversidad, la crisis climática y la crisis por contaminación.

4



La selección Colombia le ganó 2-1 a la de Argentina, en un partido en Barranquilla que tuvo como protagonista a James Rodríguez. La tricolor continúa invicta en las Eliminatorias al Mundial.

/ Deportes p. 21







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.202 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505312



Francisco Lopera, desde la Universidad de Antioquia, dedicó cerca de cuatro décadas de su vida a estudiar el alzhéimer. / U. de Antioquia - Alejandra Uribe

## Lo que trae la ley de financiamiento

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto con el que busca reformar impuestos, como el de la renta para empresas y la aplicación del IVA para los juegos en línea de azar. Con la iniciativa buscan recoger \$12 billones para financiar el presupuesto de 2025. / Tema del día p. 4

## Sin plan para atender migrantes

Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre la situación en el Tapón del Darién, en el que alerta por el papel del Clan del Golfo en la frontera colombiana. Además, en el documento, que será entregado al presidente Petro, se menciona la falta de un registro adecuado de migrantes en el país. / Política p. 7

## Investigan a Rubén Darío Acevedo

La Procuraduría abrió un juicio disciplinario contra el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (2019-2022), por presuntas irregularidades en dos convenios destinados a preservar el legado colectivo de hechos de guerra relacionados con la fe católica. / Judicial p. 8

## Explotó una granada cerca a un CAI en Kennedy

En la tarde de aver, cerca del CAI de María Paz, en Kennedy, explotó una granada que afectó a un bus del SITP Y dejó varias personas heridas entre las que se encuentran uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Primeras versiones indican que el ataque iba dirigido a los policías en el lugar.

Al cierre de esta edición, en la zona se encontraba el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Gualdrón, acompañando las primeras inspecciones.

Desde el Concejo de Bogotá prendieron las alarmas ante el ataque. La concejal del Centro Democrático Diana Diago

señaló que "en Bogotá nadie camina seguro, ahora explota granada en el Barrio Patio Bonito en la localidad de Kennedy. ¡Vecinos del sector denuncian que hay varias personas heridas! La seguridad en Bogotá no mejora, cada día la delincuencia ataca con más fuerza al ciudadano".

El hecho se registró sobre las 6:00 p.m. en la avenida ciudad de Cali con calle 38 sur.

# Temadeldía

Para financiar el presupuesto de 2025

## Gobierno presentó la ley de financiamiento

La iniciativa busca recursos por \$12 billones, la mitad de los cuales vendrá de modificaciones en impuestos como renta para empresas (principalmente), carbono o la aplicación de IVA a los juegos en línea de azar y suerte, entre otros elementos.



Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante la radicación del proyecto en el Congreso. / Cámara de Representantes

## REDACCIÓN NEGOCIOS

Cero y van muchas, demasiadas incluso. Pero aquí vamos de nuevo: el Gobierno presentó este martes su nueva reforma tributaria (ley de financiamiento), que busca unos \$12 billones en recursos.

El nuevo proyecto del Gobierno, aunque busca reformar impuestos, lo hará en el marco de la financiación del presupuesto de 2025, por lo que no es una reforma tributaria en propiedad, aunque para efectos prácticos sí opere como una.

"La ley de financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor a los \$6 billones en materia de nuevos impuestos. Traer la implementación

nos entrega un escenario de \$5,6 billones. Tenemos una combinación de las dos cosas", explicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante la radicación del proyecto.

Aquí es importante aclarar que la regla fiscal estableció unas condiciones que deberían empezar a cumplirse obligatoriamente en 2026. El Gobierno busca adelantar ese cumplimiento hacia 2025, lo que le generaría un espacio extra de endeudamiento (sin volarse los topes de la propia regla).

Es por esto que en las cuentas del Minhacienda hay cerca de \$6 billones por este concepto en la lev de financiamiento. También es importante decir que las modificaciones a la regla fiscal de la regla fiscal de 2026 a 2025, deben ser aprobadas por el Con- nacionales.

greso, por esto se incluyó en el proyecto que radicó este martes el Gobierno.

En términos generales, según el funcionario, "en la práctica, (la ley de financiamiento) identifica actividades no gravadas y que deberían estarlo. Nivelamos el IVA a plataformas de juego y azar, nivelamos el IVA para vehículos no eléctricos, ampliamos el impuesto al carbón y recupe-

Una de las principales propuestas es la reducción del impuesto de renta a las empresas ramos la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Se mantiene la propuesta de la DIAN: entregar estímulos para quien delate evasores".

Desde varios sectores políticos y económicos han advertido que la discusión de una tributaria puede ser compleja e inconveniente en este momento. A su vez, el Gobierno ha dicho que la iniciativa busca, justamente, impulsar la reactivación económica, con medidas como la baja en las tarifas del impuesto de renta para las empresas.

#### Las cuentas de la ley de financiamiento

De fondo, el Gobierno ve el proyecto como la suma de tres grandes mundos, por decirlo de una forma.

El primero comprende las medidas de reactivación de la economía (aquí se encuentran temas como la baja en el impuesto de renta a empresas e incentivos al turismo sostenible, por ejemplo). El segundo es la acción climática y desarrollo sostenible, renglón en el que se cuentan iniciativas como los cambios al impuesto al carbono y los incentivos para elementos del mundo de las energías renovables.

Y el tercero es una mejor administrativa en temas de impuestos. En otras palabras, una mejor operación de la DIAN y de las reglas alrededor del recaudo, por decirlo de cierta manera.

Como ya lo dijo el ministro Bonilla, casi la mitad de lo que busca en recursos la ley de financiamiento llegará por cuenta de la modificación que se le busca hacer a la regla fiscal. O sea, netamente en impuestos y mejoras tributarias el Gobierno está buscando \$6 billones.

De estos recursos, un tercio llegarán por cuenta del ajuste de cuentas que la administración del Gobierno de Gustavo Petro quiere hacer con las apuestas y juegos de azar en línea, a los que se incluiría con tarifa plena del IVA (puesto que hoy están por fuera de las fronteras de este impuesto).

No sólo es una cantidad nada despreciable la que llegaría a las arcas del Estado, sino que sería un monto estable en el tiempo, a diferencia de otras contribuciones, que despuntan en 2025, pero comienzan a languidecer hacia 2030 (ver gráfico).

Además de esto, el Gobierno estima que este cambio no traería impactos inflacionarios, por lo que pareciera un gana-gana en términos tributarios.

Esta visión, casi sin sorpresa, no es compartida por la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar, que dice de entrada que gravar con IVA esta actividad la vuelve inviable.

Sin embargo, el Gobieno "estima que este tipo de apuestas pasaron de registrar ingresos por \$16 billones en 2021 a \$35,6 billones en 2023. Este comportamiento demuestra la posición sólida que tiene el sector para contribuir más equitativamente al sistema tributario sin que ello

## Air-e pide ser intervenida por el Gobierno

La empresa que comercializa energía en el Caribe colombiano le solicitó al Gobierno ser intervenida por los problemas financieros que ponen en riesgo la continuidad de su operación en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El pedido de intervención, según comentó

Air-e, se debe a los altos precios de la energía en bolsa (por encima de los \$720 kilovatio/hora) así como deudas por \$1,8 billones por parte del sector público que "asfixian" sus finanzas.

En entrevista con Caracol Radio, el abogado de la empresa, Jaime Lombana, comentó que los inversionistas de esta compañía ya registran pérdidas que superan los \$450.000 millones.

Ante esta incapacidad financiera para seguir operando, una intervención del Gobierno podría asegurar la continuidad del servicio en la región. De momento no se ha conocido pronunciamiento sobre lo que pueda pasar con los usuarios de Air-e. inversionistas tienen pérdidas que superan los \$450.000 millones. El problema, dicen, son los precios en bolsa.

## Proyección de ingresos de la ley de financiamiento

|                                                   |                                  | 2025     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Reactivación<br>económica<br>sostenible           | Renta empresas                   | \$75     | -\$3.115         | -\$ 5.236        | -\$ 5.962        | -\$ 6.761        | -\$ 7.630        |
|                                                   | Renta personas<br>naturales      | \$ 900   | \$ 1.037         | \$1.200          | \$1.378          | \$ 1.517         | \$ 1.610         |
|                                                   | Patrimonio                       | \$ 875   | \$ 928           | \$ 985           | \$1.044          | \$1.108          | \$ 1.176         |
|                                                   | Juegos de<br>suerte y de azar    | \$ 2.077 | \$ 2.202         | \$ 2.336         | \$2.477          | \$ 2.628         | \$ 2.789         |
| Acción<br>climática y<br>desarrollo<br>sostenible | Renta empresas<br>FNCE/Vehículos |          | -\$ 278<br>\$ 38 | -\$ 507<br>\$ 42 | -\$ 245<br>\$ 46 | -\$ 202<br>\$ 50 | -\$ 210<br>\$ 55 |
|                                                   | Impuesto al carbono              |          | \$ 938           | \$1.115          | \$1.184          | \$1.281          | \$ 1.365         |
|                                                   | Anticipo metas<br>regla fiscal   | \$5.340  | 0.0000           |                  |                  |                  |                  |
| Mejoras operatividad tributaria                   |                                  | \$1.637  | \$1.106          | \$1.172          | \$1.243          | \$1.319          | \$1.400          |
| Total Ley de Flnanciamiento                       |                                  | \$11.828 | \$ 2.858         | \$1.146          | \$1.166          | \$941            | \$ 555           |

Unidad en miles de millones (\$)

Fuente: MHCP con calculo DIAN

nómica".

comprometa su viabilidad eco-

#### La renta para empresas

Una de las principales propuestas de la ley de financiamiento es la reducción en las tarifas del impuesto de renta de las empresas nacionales, que pasaría de 35 % a 30 %, de forma gradual (un punto porcentual menos por cada año entre 2025 y 2030).

Y, además crea una sobretasa para una serie de actividades, especialmente la extracción de hulla, carbón lignito y petróleo, en cuyo caso se sumarían hasta 15 puntos en la tarifa del impuesto (dependiendo de las condiciones de precio de estos productos).

Siguiendo con las sobretasas, para el caso de las hidroeléctricas, habría que sumar tres puntos adicionales en renta, pero estos incrementos estarían limitados en el tiempo: para las vigencias de 2024 hasta 2026.

También habría sobretasa de cinco puntos adicionales en renta para "las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores". Esta liquidación extra se aplicará desde este año e iría hasta 2027.

#### Medidas ambientales

Además de las sobretasas a los sectores extractivos, en este apartado se encuentran las modificaciones al impuesto al carbono, que a grandes rasgos serán asuntos como una triplicación, aproximadamente, del precio por tonelada de CO2 equivalente o la nivelación del tributo entre combustibles, de manera que las mismas emisiones de CO2 paguen el mismo nivel de impuesto.

La ley crea los bonos de transi-

ción energética para que quienes inviertan en iniciativas de este renglón puedan deducir el 50 % de las inversiones efectivamente realizadas. "La implementación de este instrumento permitiría abaratar los costos de la inversión privada, lo que impulsaría su dinamismo. En efecto, se prevé que el impacto sobre el aumento de la inversión privada en 2025

sea de 1,1pp adicional, y en general, que el efecto neto sobre crecimiento económico sea de 0,1pp en este año", dice el proyecto.

~~~~~~~~~

También se podrá aplicar una exención del IVA para "equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión de proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales". En la actualidad estos elementos están excluidos del IVA; el cambio implica un impacto fiscal de \$81.000 millones que, sin embargo, "será más que compensado por los beneficios a largo plazo. Se espera que la medida impulse significativamente el empleo, acelere el crecimiento económico y atraiga nuevas inversiones en el sector energético".



Encuentre toda la información de la feria en: colombiaplast.org

## "Rechazo ataques a las decisiones de la justicia": presidente de Senado

El presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, aseguró que desde el Capitolio se le da un respaldo total a la Rama Judicial ante los diferentes ataques que han venido sufriendo varias de sus instancias desde sectores afines al presidente Gustavo Petro.

Cepeda, precisamente, se reunió este

lunes con delegados de las altas cortes para expresarles ese respaldo y durante la sesión plenaria del Senado de este martes reiteró ese mensaje.

"Respaldo total del Congreso", le dijo Cepeda a la Justicia, lo cual ratificó advirtiendo que "rechazo los ataques que tengan las decisiones de la justicia".

Incluso, en un mensaje tácito el presidente Petro -quien ha endurecido su tono contra instancias judiciales como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría y otras-, el senador Cepeda reiteró que las decisiones judiciales que no se comparten deben ser rebatidas dentro de la institucionalidad.

El conservador Efraín Cepeda le dejó un mensaje tácito al presidente Petro en torno a la necesidad de que se cumplan las decisiones judiciales.

# Politica

El jefe de Estado dijo que pedirá respaldo en las calles

## LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ lbotero@elespectador.com

La relación entre el Gobierno y el Congreso pende de una cuerda cada vez más tensa. La presión que ahora la somete es la de la plata, por cuenta del Presupuesto de la Nación de 2025, con el que el Gobierno busca \$523 billones y que la Casa de Nariño quiere sacar vía decreto por la falta de respaldo en el Capitolio.

Más allá de la discusión que habrá en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional este miércoles, para aprobar o rechazar el monto, el diálogo institucional se calienta por un presidente con una narrativa cada vez más drástica y llamando a las calles para presionar decisiones a su favor, un Ejecutivo que no logra impulsar la ambiciosa agenda que anunció hace apenas un par de meses -solo se mueve la reforma laboral- y un Legislativo que ya calienta motores para las elecciones de 2026; pero que tampoco se queda quieto con sus dardos al jefe de Estado.

El escenario al que se enfrenta Petro lo conversó en su consejo de ministros de este martes en la Casa de Nariño. Incluso, el presidente primero anunció en sus redes una alocución a las 7:00 p.m. para "el pueblo de Colombia", pero a los pocos minutos reversó esa decisión.

Noobstante, este 11 de septiembre las comisiones del Senado y Cámara esperan votar el monto de \$523 billones y todo apunta a que no será aprobado tan fácil. Además, hay una nueva manzana de la discordia-que se suma al desfinanciamiento de la iniciativa oficialista-, como quedó en evidencia por el cruce de mensajes de los últimos días. Se trata de la ley de financiamiento, radicada este martes en la Cámara y con la que el Gobierno quiere subsanar un hueco de \$12 billones en su presupuesto.

Desde la semana pasada, la cancha se ha calentado. Petro y Efraín Cepeda, presidente del Senado (Conservador), se reunieron el pasado jueves en la Casa de Nariño, sin embargo, desde que terminaron la cita los dos han lanzado mensajes que muestran que van por vías distintas. Por un lado, el senador dice que tiene los votos para hundir el monto. Y como respuesta, Petro ha dicho que, entonces, sacará por decreto su presupuesto.

Sobre el tema de la ley de financiamiento, por ejemplo, dijo: "Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social".

El argumento clave de Cepeda

Intención del Gobierno de sacar vía decreto su presupuesto calentó

relación con el Congreso

Aunque el Gobierno insiste en un acuerdo nacional, el presidente Petro presiona y critica a las ramas que toman decisiones adversas a lo que él busca. Ha vuelto a llamar a las calles para que Capitolio y cortes acepten sus propuestas.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha buscado impulsar el acuerdo nacional, pero las posturas del presidente Gustavo Petro frenan el tema en el Congreso. / Óscar Pérez

la ley de financiamiento es que no se conoció con tiempo y estuvo demarcada por rumores que enrarecieron el ya tenso ambiente. Carlos Meisel, senador del Centro Democrático y miembro de la Comisión Cuarta (de presupuesto), lo expone así: "No es por capricho, es porque apenas radicaron el texto".

De cualquier manera, lo anterior

el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de que lo que promoviera el Gobierno en el Congreso sería consensuado con "todos los sectores". Eso lo llevó a varias semanas de reuniones, acompañado por otros ministros como el de Salud, Guillermo Jaramillo, y la de Agricultura, Martha Carvajalino, con varias bancadas, menos la del Centarse a hablar con el ministerio.

Sinembargo, esas conversaciones no han sido tan efectivas como quisiera el Gobierno. Cuando se realizó con la bancada independiente, la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde y cada vez más crítica de la administración Petro, le hizo una advertencia a Cristo: "Yo le dije al ministro del Interior en esa para decir que el Congreso hundiría contrasta con la promesa que hizo tro Democrático que no quiso sen- reunión que no saliera a los medios a progresistas.

decir que había habido un consenso, porque solo fue una presentación".

En ese sentido, Miranda criticó la postura del Ejecutivo a la hora de socializar sus propuestas: "Si de verdad se iban a para prestar un diálogo, era con documentos en las manos y con la disposición a ceder".

En esa misma reunión, Miranda chocó con la ministra Carvajalino por la ley de jurisdicción agraria. La gran preocupación que hay es que reviva la expropiación exprés. Este mecanismo lo tumbó la Corte Constitucional del Plan Nacional de Desarrollo, lo que llevó a que Petro se fuera lanza en ristre contra los magistrados del alto tribunal, asegurando que con la decisión le ponían un palo en la rueda a la reforma agraria y a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Y es que no son nuevos los choques del presidente con las otras ramas del poder. A la anterior mesa directiva del Senado, en cabeza de Iván Name (Alianza Verde e investigado por el escándalo del saqueo a la UNGRD), en varias veces la tildó de "corrupta" y "filisbustera". Incluso, acusó a Name de engavetar las reformas de la Casa de Nariño, algo que el legislador negó.

En todo caso, Petro ha optado por una estrategia de presión en las calles más que por un diálogo con los contrarios. Lo hizo con la reforma pensional que, aunque aprobada en el Congreso, ya fue demandada en la Corte Constitucional. También con la reforma agraria, el pasado 20 de julio. Y lo hará el próximo 19 de septiembre, con la convocatoria de los sindicatos cercanos al petrismo para respaldarlo en la plaza pública.

De cara a lo que viene, se ven nubes de tormenta en el panorama. La próxima semana, el presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, agendará la reforma laboral, para su segundo debate. Es la única de las grandes reformas del Gobierno que avanza en el Congreso.

El problema es que el tiempo es poco -el proyecto sería archivado si a diciembre no se dan los tres debates que le faltan- y, según han dicho varios congresistas, hay poca interlocución desde el Gobierno para asegurar que se dé la discusión en los plazos necesarios. Según dijeron parlamentarios a El Espectador, la responsabilidad de garantizar los votos y que el quórum se mantenga, para que la discusión no se frene, corresponde al Ejecutivo.

Así las cosas, el primer termómetro de qué tanta gasolina tiene el gobierno para promover un acuerdo legislativo será el debate sobre el monto del presupuesto. Y, de momento, parece que la temperatura es fría para las aspiraciones

## Colombia asumirá 12 presidencias pro tempore en América Latina

El canciller Luis Gilberto Murillo asumió este martes en Lima (Perú) la presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2024-2025. Según le indicó el ministro a este diario, esta es una de las 12 presidencias que logró Colombia en escenarios de integración en América Latina.

La delegación colombiana estuvo encabezada por Murillo, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes Hernández, y un equipo técnico que incluyó a personas como Luis Felipe Quintero, viceministro de Comercio Exterior, y la exembajadora Margarita Manjarrez. Los representantes de Bolivia, Ecuador y Perú también

participaron en la cita, reafirmando el compromiso conjunto con la cooperación regional.

Este martes el presidente Gustavo Petro también viajó a Cali, donde en 40 días tendrá lugar la COP16, el evento internacional más importante que ha organizado Colombia en los últimos 50 años.

Una de esas dignidades la recibió este martes, en Lima (Perú), donde asumió la jefatura de la Comunidad Andina de Naciones.

## **Política**

Estados Unidos también sigue el tema

## HRW advirtió que Colombia no tiene estrategia clara para atender crisis en el Darién

El presidente Petro recibirá este miércoles a esa organización global para hablar de la situación migratoria, que lo ha distanciado con Panamá. Se le entregará un informe que denuncia que el Clan del Golfo ganó ilegalmente 65 millones de dólares en 2023 por controlar esa zona selvática.

## REDACCIÓN POLÍTICA

El presidente Gustavo Petro recibirá este miércoles, en la Casa de Nariño, el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis en el Tapón del Darién, una situación migratoriadelaquenosolohaydatos y cifras inciertas, sino que también ha generado grietas diplomáticas entre Colombia, Panamá y Estados Unidos. Nada más en el último año y medio, más de 700.000 personas cruzaron irregularmente esta selva.

El documento se tituló "El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de las Américas", y será entregado por la directora global de la organización, Tirana Hassan, quien 24 horas antes estuvo junto con su equipo en Necoclí (Antioquia), municipio en el que inicia la peligrosa ruta hacia el norte y que está en la tarea de construir un albergue para atender temporalmente a la población migrante.

Precisamente, la Defensoría del Pueblo le pidió a la administración local que adecuara un espacio a más tardar la próxima semana, una tarea difícil de cumplir por la alta cantidad de recursos que se necesitan para esto.

"Acabamos de regresar de estar en el Darién. Es muy preocupante ver de primera mano la falta de control por parte de las autoridades colombianas del proceso migratorio. Migración Colombia es un convidado de piedra en la operación migratoria que lidera el Clan indicó Hassan a El Espectador.

El fortalecimiento del crimen organizado en el Tapón del Darién, en cabeza del Clan del Golfo, es uno de los puntos abordados en el informe de HRW -conocido en su integridad por este diario- y de los temas a tratar con el jefe de Estado. Esta organización criminal, además de regular las rutas habilitadas para los migrantes y solicitantes de asilo, extorsiona a los comerciantes que se benefician del flujo migratorio y ha establecido "normas de conducta" en el territorio.

Según datos suministrados por el ministerio de Defensa, que dirige Iván Velásquez, por cada persona que cruza el Darién, el Clan del Golfo recauda en promedio 125 dólares. Y como varias organizaciones lo han denunciado, en caso de que el migrante no cuente con los recursos, el cruce se le permite hacerlo si lleva sustancias ilegales escondidas en sus pertenencias, las cuales deberá entregar en Panamá.

"Si la estimación es exacta, este grupo armado puede haber ganado un total de 65 millones de dólares en 2023 por cuenta del control de esta ruta migratoria", se mencionó en el informe de HRW, en el cual también se advirtió que los esfuerzos de Colombia "por investigar y judicializar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos".

Igualmente, la organización señaló que otro de los puntos preocupantes de la crisis migratoria es que Colombia no cuenta con datos claros del número de migrantes que



Más de 700.000 migrantes han cruzado esta selva que conecta a Colombia y Panamá en el último año y medio. / EFE

Protección de los migrantes en tránsito por el Tapón del Darién: Colombia

carece de una estrategia clara para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Darién, donde el Clan del Golfo se lucra de ellos. Los esfuerzos del gobierno colombiano por investigar y judicializar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos. El gobierno no dispone de datos fiables sobre el número

Human Rights Watch, en este punto de su informe, cuestionó las medidas de Colombia para enfrentar la crisis migratoria del Darién.

luego cruzan la selva, dificultando el suministro de asistencia sanitaria, alimentos y agua.

"Las alcaldías locales carecen de capacidad suficiente, incluyendo experticia, personal y recursos, para gestionar el alto número de migrantes que atraviesan la zona", dijo Human Rights Watch. Además, así también lo ratificó recientemente el alcalde de Necoclí, Guillermo José Cardona, quien cuestionó que se le haya pedido adecuar un lugar en tiempo récord para albergar a los migrantes que están en la playa o en las calles.

Aunque el gobierno de Panamá hace un registro de cuántos migran-

zar el Darién, le ha manifestado a Colombia que se debe hacer lo propio desde Necoclí, para así tener certeza de cuántas personas deben recibir.

La relación entre ambas naciones se ha ido tensionando, pues mientras el gobierno colombiano habla de un represamiento de migrantes en territorio nacional y de la falta de recursos para atender la situación, el gobierno de José Raúl Mulino viene instalando alambrado para bloquear ciertos puntos de entrada, bajo acuerdo con los Estados Unidos.

Este tipo de medidas han sido criticadas por el presidente Petro, quien ha reiterado que es imposible cerrar el Darién, y que la crisis migratoria del Golfo en el puerto de Necoclí", hacen presencia en Necoclí y que tes llegan a su territorio tras cru- debe ser abordada con un enfoque tra Hamás.

distinto. Como lo hizo el año pasado, no se descarta que el mandatario vuelva a referirse a esta problemática durante la Asamblea General de la ONU que se realizará en dos semanas en Nueva York.

Ahora bien, volviendo al informe que se le entregará a Petro en la cita a puerta cerrada en Palacio, la directora Hassan destacó que se debe implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a los migrantes, que en su mayoría son de nacionalidad venezolana o haitiana, un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable.

Además, HRW reconoció que la responsabilidad debe recaer en varias naciones y, por ello, sus gobiernos deberían crear un mecanismo regional para examinar toda solicitud de asilo y protección de la población migrante, "incluyendo el patrocinio legal, el acceso a vivienda y la rápida obtención de permisos de trabajo".

Pero no es lo único que la organización discutirá con Petro. También llevarán temas como la crisis en Venezuela, sobre la cual ha hecho duras críticas por las acciones del régimen de Nicolás Maduro, y la situación en Palestina, por la guerra de Israel con-

## Unidad de Gestión del Riesgo le gana tutela a Sneyder Pinilla

solicitado.

El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá resolvió en favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) una tutela, revelada por El Espectador, e interpuesta por Sneyder Pinilla, ex subdirector para el Manejo de Desastres de esa misma entidad, con la que el exfuncionario buscaba acceder a

información de contratación de la Unidad. El despacho judicial le respondió a Pinilla que la Ungrd le dio, efectivamente, una "respuesta clara" a su solicitud, pese a que esta fuera negarle todo lo que había

En ese recurso judicial, el exfuncionario pedía que la Unidad le entregara detalles

sobre la contratación y la orden de proveeduría para la compra de carrotanques con destino a La Guajira. Esa información fue solicitada por Pinilla y su equipo de abogados e investigadores privados en marzo pasado a través de un derecho de petición. Con ello, Pinilla buscaba tener más datos para ofrecerle a la justicia.

Con la tutela, el ex subdirector de la Unidad buscaba obtener más datos para ofrecerle a la justicia en sus procesos de colaboración.

# Judicial

La Procuraduría lo llamó a juicio

## Los pecados de Rubén Darío Acevedo

Dos contratos relacionados con la fe católica tienen contra las cuerdas, en la justicia disciplinaria, al exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estos son los detalles del documento con el que la Procuraduría podría sancionar a Acevedo, reconocido académico e historiador.



JHOAN SEBASTIAN COTE LOZANO

jcote@elespectador.com

@SebasCote95

El paso del historiador Rubén Darío Acevedo por la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (2019-2022), tras décadas de consolidarse como uno de los académicos y profesores sobre el conflicto armado más relevantes del país, no fue precisamente un paraíso. Sus posiciones en contra de las instituciones nacientes del Acuerdo de Paz, que incluía serias críticas a las cifras oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales y hasta la negación del conflicto armado, lo llevaron a confrontaciones con las mismas víctimas de la guerra, quienes, en actos simbólicos, retiraron su colaboración documental con el centro que reúne la memoria de Colombia. Sin embargo, los líos de Acevedo no se quedaron ahí y también traspasaron a la esfera judicial, por cuenta de un expediente de la Procuraduría que le reprocha sus capacidades como administrador de entidades públicas y que, ahora, lo tiene en juicio disciplinario.

El Espectador conoció el pliego de cargos con el que la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal llamó a juicio a Acevedo, como presunto responsable de la violación a los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública. El expediente incluye a su entonces directora técnica de Construcción de Memoria, Marcia en realización audiovisual. El difusión.



Acevedo fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica del gobierno de Iván Duque/Mauricio Alvarado

tha Giovana Pérez. Ambos están contra las cuerdas, en la justicia disciplinaria, tras haber sido denunciados por Omar David Guzmán, quien ahora es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del propio Centro de Memoria. En síntesis, Rubén Darío Acevedo y Martha Giovana Pérez habrían actuado de manera irregular durante el proceso precontractual y contractual de dos convenios, en 2019, que buscaban preservar la memoria histórica de dos episodios de la guerra, relacionados con la fe católica.

El primer convenio, el 369 de 2019, fue firmado exclusivamente a favor de la Universidad Autónoma de Occidente, para la creación de un documental de 25 minutos y un plan de difusión sobre el secuestro masivo de los feligreses de la Iglesia La María, el 30 de mayo de 1999. Un hecho que en su momento conmocionó al país por el rapto de casi 200 personas a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por ese trabajo, el Centro de Memoria le entregó \$80 millones a la universidad, dada su experien-

otro convenio, el 371 de 2019, fue entregado por los investigados directamente a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, de Cali, con una inversión de \$62 millones, para la creación de un documental de máximo 10 minutos y su plan de difusión. La idea fue recrear la vida y la obra de monseñor Isaías Duarte Cancino, asesinado en Cali, en 2002, por miembros de la entonces guerrilla de las FARC.

Los pecados de Acevedo y Pérez, según la Procuraduría, es que habrían violado flagrantemente el decreto 92 de 2017. reglamentario de la contrata-

El Centro Nacional de Memoria Histórica entregó, "a dedo", dos acuerdos por \$142 millones para la creación de dos videos y sus planes de

ción con entidades privadas sin ánimo de lucro, como la universidad y la fundación universitaria en mención. Aunque el Consejo de Estado, en 2019, le hizo varios ajustes a la norma, dejó tal cual el artículo cinco, que obliga a las entidades públicas a realizar un proceso competitivo para otorgar este tipo de convenios. Es decir, el Centro de Memoria Histórica debió valorar las propuestas de otros oferentes, en lugar de entregar "a dedo" los millonarios acuerdos. A la Procuraduría le llamó la atención que sustentaran en el proceso contractual que el Consejo había suspendido semejante regla, cuando sigue intacta en el ordenamiento nacional.

Por ello, el Ministerio Público los llama a juicio de disciplina dado que, como funcionarios públicos, les era prohibido actuar "con desviación o abuso de poder"y "eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el estatuto general de contratación de la administración pública". A partir de este momento, septiembre de 2024, las partes pre- puesto público en años.

sentarán sus pruebas antes de llegar a una sentencia de primera instancia. Acevedo está acusado en lo disciplinario como principal administrador del gasto del Centro de Memoria Histórica. Y Pérez, como responsable del proceso precontractual, en el que ni siquiera estableció si había otras entidades privadas interesadas en contratar con el Estado y resaltar la memoria de las víctimas de ambos hechos del conflicto. La conducta de ambos fue catalogada a título de dolo, es decir, con plena intención.

Acevedo explicó en sus alegatos que no estaba obligado a realizar convocatorias públicas en este tipo de procesos, según lo dispuesto en el decreto que reglamenta la Ley de Víctimas de 2011, que le dio vida a la entidad. Y que los contratos se ejecutaron cabalmente y "no ocasionaron ninguna irregularidad". Por su parte, Pérez reconoció que los estudios previos, de los dos convenios, sí fueron suscritos por ella, pero que en la planeación participaron más de tres abogados. "Ella confió en que habían sido elaborados de conformidad con la ley y los manuales", se lee en el pliego. Así mismo, que el Centro de Memoria Histórica le cumplió al decreto reglamentario de contratación, por cuanto los acuerdos se firmaron con entidades educativas con precisa experiencia para ambas tareas. Una, por haber cubierto la noticia del secuestro. Y la otra, por enseñar en sus clases las ideas de monseñor Duarte, reconocido por su trabajo en la desmovilización de armados.

Aun así, antes de que empiece el juicio, la Procuraduría de entrada les recordó las funciones del cargo que firmaron durante el gobierno de Iván Duque: "Es su deber dirigir, promover e implementar las investigaciones y formación académica en materia de memoria histórica". Y ello incluye "encauzar la motivación y justificación respecto de la modalidad de selección bajo la cual se debían adelantar los convenios". Finalmente, al Ministerio Público le llamó la atención que, al ser tratos en los que ambas partes disponen de sus recursos, las universidades aportaran menos del 30 % de la plata. Al final, el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó \$142 millones por dos videos y sus planes de difusión, que incluyeron un sitio web sobre monseñor Duarte. Ahora, Acevedo y Pérez se enfrentan a la posibilidad de quedar inhabilitados para volver a ocupar un

## Otro bombardeo en zona humanitaria de Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza. gobernada por Hamás, afirmó que al menos 19 personas murieron el martes en un bombardeo israelí contra una zona designada como humanitaria por el propio ejército israelí, que alegó haber atacado un "centro de mando" del movimiento que regenta Gaza.

El bombardeo se produjo en el campo de Al Mawasi en Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de la Franja de Gaza. Se trata de un área del litoral mediterráneo designada como zona segura por Israel al inicio de la guerra contra Hamás, hace más de 11 meses.

La Agencia de Defensa Civil del territorio palestino había ofrecido un primer balance

de 40 muertos, pero luego el Ministerio de Salud precisó que "19 mártires" habían sido trasladados a los hospitales y "más de 60 personas" habían resultado heridas, "algunas de gravedad".

"Sí dijeron 19, son 19 mártires", afirmó el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal.

Israel dice que en el ataque dieron de baja a tres personas "implicadas en la ejecución de la masacre del 7 de octubre".

# nternacional

Desde España

# El exilio, prueba de fuego para el liderazgo de Edmundo González

Lejos de Venezuela y sin estar a la sombra de María Corina Machado, el candidato de 74 años tendrá que trabajar con la comunidad internacional en defensa de los resultados electorales que defiende la oposición.



HUGO SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

hcaro@elespectador.com

"No desmayen, que no los defraudaré", fue el mensaje que el opositor Edmundo González envió a los venezolanos el martes. González, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, llegó el domingo a España, país que le dará asilo político, y se esperaba que se uniera en Madrid a las manifestaciones que tuvieron lugar a las afueras del Congreso de los Diputados, donde se debatía, por iniciativa de la bancada del Partido Popular (de derecha), el reconocimiento de González como presidente de Venezuela. Sin embargo, esto no ocurrió. José Vicente Haro, su abogado, dijo que Edmundo no aparecerá en público hasta que logre normalizar su situación en su nuevo lugar de estadía. Las declaraciones del principio de este artículo fueron leídas por la hija de González, Carolina, ante el Congreso en una jornada vital, pues el reconocimiento de un país como España, de ala progresista y cercano ideológicamente a las ideas del chavismo, pondría aún más presión sobre el régimen de Maduro.

"Reconocer a Edmundo como presidente electo o no reconocerlo tiene que ver con que se acepte o no la validez de las elecciones.SitúreconocesaEdmundo como presidente electo, estás aceptando no solo las actas presentadas por la oposición, sino también que dichas actas son las reales. El punto es que estás validando la elección con el 84 % de las actas, aunque no sea el 100 % de los resultados, porque son las actas que la oposición logró obtener", comenta Carmen Beatriz Fernández, analista y directora ejecutiva de DataStrategia.

En ese mismo sentido, en el

lez pidió a la comunidad internacional "redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia". Como lo contó María Corina Machado cuando Edmundo dejó Venezuela, su rol ahora será el de seguir luchando desde afuera. Ya durante los últimos meses permaneció en la clandestinidad, y quien daba la cara en las calles y en las manifestaciones era Machado. Ahora podría ser más activo en la causa opositora que clama fraude sobre el 28 de julio.

Fernández asegura que esto va en línea con el tándem que fueron Machado y González durante las elecciones, con lo que llama una campaña de aire por parte del veterano diplomático de 74 años, en la que su rol consistió en atender frentes internacionales y entrevistas, mientras que la campaña de tierra fue completamente ejecutada por Machado, mediante el contacto directo con la población. Teniendo esto en cuenta, con las libertades que recupera González y sin el riesgo de que caiga preso, es posible que su liderazgo se potencie estando en el exilio.

En sintonía con esto, Nastassja Rojas Silva, analista y docente de

iCompatriotas, no desmayen que no los defraudaré! La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar",

González Urrutia, en un mensaje leído por su hija ante el parlamento español.

la Pontificia Universidad Javeriana, añade que la presencia en el exterior de González puede servir también para articular a la comunidad internacional: "En este momento, lamentablemente, todavía hay fuertes fraccionamientos en la comunidad internacional respecto a la situación en Venezuela y a la comprensión de muchos de los procesos. Creo que se puede tener un rol estratégico e importante al articular mejor la voz de la comunidad internacional, fortalecer la presión externa y liderar los procesos desde fuera, mientras, al mismo tiempo, María Corina Machado sigue coordinando los procesos internos para aumentar la presión desde dentro". Otras voces consultadas por El Espectador, como Eglèe Gonzalez Lobato, consultora política venezolana, añaden que el carácter conciliador de Edmundo puede ser un factor adicional que le ayude en su cruzada con la comunidad internacional.

Nastassja Rojas añade que, a pesar de que saliendo de Vene-

zuela González corre menos peligro, pues no duda de que eventualmente hubiera sido capturado, sí existe una sensación de desazón teniendo en cuenta que el rumbo terminó siendo el exilio: "Hay un sinsabor en una parte de la población, incentivado también por la narrativa oculta del oficialismo. El oficialismo es quien comienza a influir en la psique de la gente, diciéndoles: 'Los abandonaron, esta gente se volvió a ir, no les importa el país', y eso va calando poco a poco. Lo único que podría revertirlo o ayudar a crear otra narrativa son los pasos que se den en los próximos días y semanas".

Esos pasos dependerán del nivel de coordinación que logren los diferentes frentes. Es decir, tanto interna como externamente, lograr hacer la suficiente presión para que se vea una ejecución sincronizada y no vuelva el fantasma de viejas grietas en la oposición.

Los ejemplos los tienen. Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y otros opositores han tenido que dejar el país, pues la presión y el exilio no son herramientas nuevas utilizadas por el régimen. Rojas enfatiza en que tampoco es una herramienta única del caso venezolano, pues también ocurre en Cuba y Nicaragua.

De cierta forma, se puede concluir que González Urrutia tiene que dar un paso al frente y tomar un rol mucho más activo. Durante toda la campaña, cuando tuvo que aparecer en público, siempre estuvo acompañado de Machado y era ella quien tomaba la batuta. Es natural; la campaña originalmente fue de ella desde que ganó las primarias de oposición en octubre.

Ahora es él quien tiene que hablar y posiblemente sumarse a las cruzadas en las calles de la diáspora venezolana. Articular todo ese trabajo, sumado con un rol diplomático que bien conoce, será una prueba de fuego para el veterano político. Su mensaje, por ahora, ha sido claro: continuará dando lucha. "Quiero corroborar el compromiso inquebrantable que asumí (...) María Corina Machado y yo nos comprometemos a seguir en la lucha hasta alcanzar los objetivos, hasta el final".

Esto, además, desmiente la reacción de Maduro a la salida de González Urrutia del país. El presidente dijo temprano el martes que respetaba la decisión de su oponente, mencionando que González se iba a una "nueva vida".



comunicado que envió Gonzá- Varios manifestantes durante la concentración convocada en la Plaza de las Cortes en Madrid. / EFE

Su inmenso aporte a la ciencia, a la salud, a la academia, a la vida, hicieron de él un faro".

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia. Un gran maestro, un intelectual y un orgullo nacional". Su legado en las neurociencias y en el estudio del alzhéimer vivirá siempre",

Colegio Colombiano de Neurociencias. Gran señor,
eminente
neurólogo y excelso
científico. Como
muy pocos. Todo un
ejemplo",

Juan-Manuel Anaya, investigador.

Estamos de luto. Un ser humano invaluable, profesor riguroso e inspirador, investigador notable",

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia.



Falleció el 10 de septiembre

# Adiós a Francisco Lopera, el médico que nos ayudó a entender mejor el alzhéimer

Ayer murió, a los 73 años, uno de los científicos colombianos que más aportó a la investigación del alzhéimer. Desde la Universidad de Antioquia, dedicó su vida a comprender esta enfermedad neurodegenerativa.

#### REDACCIÓN SALUD

El médico y neurólogo colombiano Francisco Lopera, conocido en el mundo por su destacada investigación sobre el alzhéimer, falleció aver en Medellín, a los 73 años de edad. Fue la Universidad de Antioquia, su alma mater, quien lo anunció, a través de un mensaje en X: "Con profunda tristeza, admiración y gratitud, despedimos hoy a un ser humano invaluable, profesional riguroso, profesor inspirador e investigador curioso y creativo que trazó un camino en la lucha contra el alzhéimer. ¡Gracias por siempre doctor Lopera! Desde la Universidad que fue su casa y a la que le dio grandes contribuciones, mantendremos en alto su nombre y continuaremos su legado inspirador".

Francisco Lopera nació en 1951 en Aragón, corregimiento de Santa Rosa de Osos, un pequeño municipio en el norte de Antioquia, con menos de 40.000 personas. Estudió Medicina en la Universidad de Antioquia y se especializó en Neurología en la Universidad de Barcelona. "A veces yo digo que yo no escogí el tema del alzhéimer, sino que el alzhéimer me escogió a mi", reconoció en Telemedellín en una entrevista en abril pasado. "Cuando empecé a estudiar Medicina, una de las cosas que más me impulsó a pensar en la enfermedad de Alzheimer es el hecho de haber visto a mi abuela con ella, y que los médicos no proponían una solución.

retirado del Grupo de Neurociencias de Antioquia hace un mes. Fue diagnosticado con un melanoma, y se vio sometido a varios procedimientos médicos para tratarlo.

Me parecía que era negligencia. Cuando pensé en eso, que era una negligencia, me propuse en el futuro que cuando fuera médico eso no iba a pasar", agregó.

Dedicó cuatro décadas de su vida a estudiar esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, liderando el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. En especial, el antioqueño describió y estudió la llamada "mutación paisa", una forma hereditaria de aparición temprana de la enfermedad. Este trabajo lo llevó a obtener reconocimiento internacional, como el prestigioso premio Bengt Winblad Lifetime Achievement Award en 2020, otorgado por la Alzheimer's Association, para honrar a individuos que han realizado contribuciones significativas y duraderas en el campo de la investigación y en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Más recientemente, en 2024, Lopera obtuvo el Premio Potamkin, considerado el "Nobel" en investigaciones sobre alzhéimer.

"El trabajo liderado por el doctor Lopera con familias de Colombia con enfermedad de Alzheimer, por casi 40 años, ha contribuido de manera significativa al conocimiento que se tiene en el mundo sobre esta enfermedad y las enfermedades neurodegenerativas", dijo en su momento Yakeel T. Quiroz, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, directora del Laboratorio de Neuroimágenes de Demencia Familiar y del Programa Multicultural para la Prevención del Alzheimer — ambos del Hospital General de Massachusetts—.

Hace unos meses, y en entrevista con este periódico, Lopera recordó uno de los momentos más simbólicos de su investigación: "Estaba yo haciendo residencia en Neurología Clínica cuando tuvimos la oportunidad de recibir un paciente de Belmira, Antioquia, que había perdido la memoria y tenía 47 años. Me llamó la atención dos cosas. Uno, que era muy joven para tener una demencia tipo alzhéimer. Y dos, que tenía historia familiar de otras personas afecta-



Francisco Lopera dedicó parte de sus investigaciones a estudiar la llamada "mutación paisa"./ Dirección de Comunicaciones UdeA - Alejandra Uribe.

das a una edad temprana: el padre, uno de los abuelos y algunos hermanos. Entonces vimos que era una forma familiar".

En 1986, Lopera y su equipo de la UdeA publicaron en la revista científica "Acta Médica Colombiana" un artículo pionero que describía la primera familia con ese tipo de demencia familiar de inicio precoz. Con el paso del tiempo, descubrieron casos en Yarumal, Angostura e Ituango, entre otros municipios antioqueños. Hasta hoy, se han identificado 25 familias con más de 6.000 herederos: 1.200 de ellos son portadores de la "mutación paisa".

Su trabajo no solo fue reconocido a nivel científico, sino también por su impacto en las comunidades locales, donde trabajó de cerca con las familias afectadas por esta forma de la enfermedad. En 2022, cuando los primeros resultados del estudio clínico que probaba en Colombia un medicamento contra el alzhéimer arrojaron resultados negativos, Lopera le dijo a este perió-

dico: "Hubiéramos querido decir que funcionó. Nosotros estamos preparados para el fracaso, somos científicos, pero ellos (las familias de los pacientes) no. Ellos llevan esperando cuarenta años". La enfermedad, explicaba Lopera, "tiene un efecto muy importante en la configuración de la familia. Si la familia no logra rodear al paciente y protegerlo de una manera muy efectiva, para que no esté angustiado, para que pueda convivir adecuadamente con la enfermedad, se descuadra mucho el paciente, y sufre mucho. Hay que intervenir no solo al paciente, sino a la familia, y cuidar al cuidador. Nosotros siempre decimos que lo más importante es cuidar al cuidador".

"Los cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer lo llamaron su 'ángel y héroe', dos adjetivos que reflejan el gran impacto que logró con su trabajo", publicó la Facultad de Medicina de la UdeA. La mayoría de esos pacientes y sus familias conocían a Lopera desde décadas atrás,

## Colombia, donde los estudiantes repiten más años

Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mostró el panorama de la educación de diferentes países del mundo, incluido Colombia. Según los datos presentados, el panorama del país no es alentador.

En la educación primaria, por ejemplo, nuestro país tiene el porcentaje más alto de repitentes, con un 5,8 % de estudiantes que repitieron un curso en 2022. Según el informe, este dato ha experimentado un aumento de 3,8 puntos desde 2015, atribuido

en parte a la pandemia. Uno de los puntos en los que resaltó Colombia fue como el país con mayor participación en acciones medioambientales entre el alumnado socioeconómicamente favorecido (52 %) y desfavorecido (46 %).



y la relación paciente-médico ya no definía con suficiente fidelidad la historia. "Son familia. Siempre les hemos dicho que nunca podrán encontrar solos la cura para el alzhéimer, y nosotros tampoco. Pero juntos podemos". Lopera era un convencido de que la ciencia está cerca de una cura para esta enfermedad. Cada vez que se le preguntaba sobre ello, hablaba de Aliria Piedrahíta, una antioqueña que calificaba de persona excepcional. Aliria tenía la "mutación paisa", pero los años pasaron y su cerebro no siguió el curso de sus parientes. A la edad de 50 años, cuando muchos de sus familiares ya mostraban signos evidentes de demencia, Aliria seguía llevando una vida plena y activa, sin apenas manifestar síntomas significativos.

Durante el año 2018, la antioqueña viajó a Boston (Estados Unidos) a realizarse escaneos que revelaron una particularidad: tenía dos genes, uno que debía producirle la enfermedad y otro que, increíblemente, la protegió de ella. Los primeros síntomas del alzhéimer, una falta de memoria leve, comenzaron en Aliria a los 70 años, un retraso de 30 años con respecto a otros parientes con la "mutación paisa". En la práctica, decía Lopera, eso es una cura: "Aliria y la naturaleza ya nos la regalaron, solo hay que ponerla en práctica".

Mientras eso sucedía, Lopera era un convencido de que el país debía tener un programa de demencias que impulsara el control de los doce factores de riesgo asociados a esta enfermedad (como por ejemplo, la falta de ejercicio físico, o el tabaquismo). "El sueño de los científicos es retrasar solo cinco años el inicio de los síntomas del alzhéimer. Si se lograran controlar esos factores de riesgo, le decía a este periódico, se reducirían al 50 % la prevalencia y al 50 % el costo de tratar la enfermedad. Ahora, con los nuevos estudios, va a ser posible retrasarla no 5 sino, 20 o 30 años".



## Adjudicación de segunda línea del metro será en abril de 2025

La licitación para contratar al constructor de la segunda línea del metro de Bogotá sigue teniendo problemas, y la adjudicación, que inicialmente estaba prevista para finales del año pasado, ahora será en abril de 2025, sumando su tercer aplazamiento. Por lo visto, la Empresa Metro no ha podido resolver el lío que tiene entre manos, con la

denuncia de un posible conflicto de interés entre tres de los cuatro precalificados para competir por el contrato. APCA 4 Unión L2 Bogotá Metro Rail, integrada por Acciona Concesiones (40 %), Sacyr Concesiones Colombia (40 %) y CAF Investment (20 %), le dijo a la Empresa Metro, a través de un oficio, que sus tres competidores

se conectaban a través de empresas en común, algo que prohíbe el Documento de Precalificación (DP), el cual fija las reglas del proceso. Tras la denuncia, el proceso se ha tenido que aplazar. Ahora, con el nuevo anuncio de la Empresa Metro, los plazos de construcción de la segunda línea seguirán dilatándose.

Las nuevas fechas para el proceso de licitación quedaron para el 20 de diciembre (presentación de ofertas) y el 24 de abril de 2025 (adjudicación del proyecto).

# Bogotá



Los bogotanos que más se endeudan son profesionales o con especialización. / Óscar Pérez

MARÍA ANGÉLICA GARCÍA **PUERTO** 

magarcia@elespectador.com a amariag

Las deudas se han vuelto una bola de nieve para muchos. Y cuando se llega al punto en el que no se puede pagar, es como cargar una pesada maleta llena de piedras. Las facturas vencidas, acompañadas de mensajes, correos y llamadas de las casas de cobranza generan un estrés financiero inmanejable. El término que han acuñado los expertos para medir el impacto en la salud mental de los deudores es resultado de una situación económica marcada por la incertidumbre, que afecta no solo a la persona, sino a su entorno familiar, social y laboral.

Hay un sinnúmero de historias de personas que lo pierden todo y viven finales trágicos. Pero hay un grupo que ha aprovechado el salvavidas que brinda el Estado, a través de la Ley de Insolvencia para personas naturales, que es la opción de declararse en quiebra (como lo hacen las empresas), para renegociar sus deudas y volver a empezar. En Bogotá, con corte al 31 de agosto, 1.495 personas acudieron a esta figura (en 2023 fueron 2.421), encontrando un camino para reordenar su vida financiera, según las firmas Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, contrastados con el Ministerio de Justicia.

Según el reporte, la capital lidera el ranking, seguida por Antioquia Cada vez hay mayor acceso a créditos

# Más de 1.400 bogotanos se han declarado en quiebra. Así funciona la ley

La capital lidera el ranking frente a departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Las personas de 30 a 50 años son quienes más se han reportado quebrados. Tomar decisiones conscientes y usar la Ley de Insolvencia ayudaría a reordenar su panorama financiero.

tander (368) y Norte de Santander (226). Las principales causas de quiebra de los bogotanos son desorden financiero, desempleo o disminución de ingreso y emprendimientos fallidos. "Encontramos que Bogotá tiene una gran penetración de mercado en cuanto a deuda. Las personas son más bancarizadas que en el resto del país y tienen más acceso a créditos. Pero hay que recordar que el tener altos números de insolvencia no es necesariamente malo. En estándares internacionales, son 50 o 60 insolvencias por cada 100.000 habitantes, mientras que en la capital son 18,75", informa Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia.

Los datos señalan que la edad promedio de los ciudadanos que más se declaran en insolvencia son los que están entre los 30 y los (1.222), Valle del Cauca (932), San- 50 años, siendo los hombres (58 %) Julio Sarmiento.

quienes más acuden a esta herramienta. Por estado civil, encabezan los solteros (43 %), después los casados (32 %), en unión libre (19 %) y divorciados (6%). Curiosamente, a más nivel escolar, parecen mayores los problemas: los profesionales (39 %) son los que más se declaran en quiebra, seguidos de bachilleres (30%), técnicos y tecnólogos (11%).

Finalmente, por nivel socioeconómico, el 77% de las solicitudes provienen de personas de estratos 3, 4 y 5. El 23 % restante, a estratos 1, 2 y 6. "La insolvencia es con-

Si ya estoy sobre endeudado lo mejor es llegar a acuerdos de pago con el banco",

secuencia de malas decisiones. No necesariamente una compra, sino, por ejemplo, de lo que usted adquirió de las últimas tres navidades. En Colombia nos falta mucha educación financiera y los bancos también tienen una responsabilidad", asegura Benítez.

## ¿Ahorro en vez de deuda?

Según el profesor Julio Sarmiento, coordinador de la Maestría en Banca y Finanzas de la Universidad Javeriana, las personas no solo deben preguntarse cuándo sino para qué piden un crédito. "Se debe pedir si se tiene capacidad para pagar y que sus pasivos no superen más del 30 % de su nivel de ingresos. Sino, habría una alerta. Si uno se va a endeudar, debería ser en bienes de capital no en comprar mercado".

Pero, ¿no es mejorar ahorrar y así evitar endeudarse? el profe- Amorocho.

sor asegura que una combinación entre crédito y ahorros "está bien, porque uno debería tener ahorros para cubrir metas a largo plazo. Y a la vez, los créditos es la única forma en la que puedo comprar. Pero ese manejo inicia primero ahorrando, luego pagando créditos y lo que queda para manutención y gustos". En esto coincide Benítez "Si tienes 19 años y quieres estudiar, la mejor opción será un crédito".

#### Cömo acudir a la ley

No obstante, hoy son muchos los hogares con dificultades económicas que han terminado sobreendeudándose. Y cuando se llega a este punto, se puede acudir a la Ley de Însolvencia, que permite a los deudores negociar con sus acreedores, para buscar soluciones viables. Una ley que aplica a personas naturales no comerciantes y a pequeñas y medianas empresas (pymes), que no puedan cumplir regularmente con sus obligaciones financieras. Dentro de las condiciones, está que se deba tener más de dos deudas sin pagar, con más de tres meses de atraso, para iniciar el proceso ante la Superintendencia de Sociedades (en el caso de empresas) y ante los jueces civiles municipales (para personas naturales).

"Es importante recordar que desde que se confirma la admisión de la insolvencia, la persona tiene entre 60 y máximo 90 días para llegar a un acuerdo de pago, con el fin de cubrir todas sus deudas sin importar si son con entidades financieras, prestamistas, impuestos, administraciones, etc", resalta Nelly Méndez, representante legal de la Firma Méndez y Méndez Abogados. Precisamente este mecanismo legal, invita también a que cada vez más personas eviten los gota a gota para saldar sus créditos.

Para finales de este año, la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, proyecta que 10 % más de bogotanos pedirán el trámite de insolvencia. Si bien es una ruta para sortear crisis económicas, que se agudizaron en pandemia, es importante prevenirlas. Por ello, no solo como instan los expertos, se debe reflexionar antes de tomar un crédito, sino que incluso desde la educación se replantee la necesidad de incluir en la malla curricular la educación financiera, pues al final el desconocimiento es una de las principales causas de bancarrota.

"Todo esto se evitaría si existiera la cátedra de formación financiera en bachillerato y en la universidad. Pero los bancos también tienen una responsabilidad. Recordarles que son un sector privado que presta un servicio público, como lo es la moneda", insta el profesor, Henry



# Cultura

Fiesta del Libro de Medellín

# Escribir poesía para castigar al mundo

Presentamos una reseña y un diálogo con Gabriela Parra, que publicó y presentó "Un vientre para las caracolas", su nuevo poemario, el pasado martes, 10 de septiembre, en Medellín.



**ANDRÉS** OSORIO GUILLOTT

aosorio@elespectador.com @OsorioGAndres

La importancia de la suma de las voces. Siempre será un motivo de celebración encontrar nuevos autores, nuevas miradas del mundo que se congreguen en el arte, la literatura y la poesía, como en este caso. En el marco de la Fiesta del Libro de Medellín, Gabriela Parra presentó anoche su libro Un vientre para las caracolas, un poemario donde la feminidad sobresale sobre otros temas como la idea de Dios, la cotidianidad de un hogar y el hambre.

Quizá la relación con su mamá explica el origen y las obsesiones de Gabriela Parra con la literatura. Aunque no es solo ella, pues también menciona a sus amigas y su familia. Todo empezó con el tiempo en el que su madre le enseñó a leer y las noches en las que, contrario a los cuentos y las películas, era Gabriela quien leía antes de dormir. "En ese juego me introdujo en los mitos griegos, en la Biblia, en los hermanos Grimm, siempre leyendo yo en voz alta. Claro que soñé en algún momento con ser ingeniera civil, antropóloga forense, diseñadora de interiores... Pero cuando en el colegio llegué a 11 me di cuenta de que lo único que disfrutaba sobremanera era leer. Sentía que era lo único que sabía hacer. Ya había gozado leer sagas juveniles y terminé pasando el puente para leer a Fitzgerald y Joyce. Por eso cuando por error me dieron una publicidad de la UPB Medellín y leí 'Estudios Literarios' le dije a mi mamá: "Esto es lo que yo quiero", cuenta Parra.

La poesía, con su carácter espiritual, llega cuando tiene que llegar. Parra confiesa que durante mucho trucción que he hecho de ella y mi no es "idílica".

tiempo "la odió", de manera que su relación no es "idílica", pero que su construcción tuvo dos momentos que considera claves: uno fue el que vivió con un amigo que leía poesía para ella, que siempre le compartió algún poema y de ahí algo quedó; el segundo instante fue cuando una profesora leyó "Elogio del autodesprecio", un poema que la hizo llorar. "Desde ahí comencé a leer más, conocí varias autoras que me tocaron mucho, en especial Tania Ganintsky o autores como Rómulo Bustos Aguirre. Finalmente, en una idaalpsicoanalista, no pude responder una pregunta sobre mi infancia y mi sexualidad, y terminé escribiendo un poema sobre eso para poder expresarlo. Eso desbocó en un poemario completo", comentó

En uno de los últimos poemas del libro se lee "Escribo poesía / para castigar al mundo". Versos que resuenan porque entonces la fuerza que pueda llegar a tener la poesía en este caso sigue golpeando, pero parece incomodar más que dar el refugio que muchas veces se busca. "Aunque lo piense mucho, solo llega amimente la imagen de la planta ojo de poeta. Eso es una plaga, es una especie invasora. Y pienso que no es gratuito su nombre, que realmente somos una molestia, una incomodidad. Que el proponer, nombrar o decir es problemático. Que no atodo mundo le gusta y que finalmente solo quedan las palabras para desquitarse con todo".

Hablemos del libro, de conceptos o ideas que son recurrentes en él: empecemos por la idea de Dios y de la forma en que se enuncia, ¿por qué es un concepto o una idea para explorar en su obra?

Creo que Dios en el libro no tiene nada que ver con mis creencias religiosas, sino con mi abuela y la cons-



infancia y la mirada sobre las cosas. También en un punto del poemario Dios es el foco de unos reclamos específicos, por las violencias a la mujer justificadas desde lo religioso, por la manera en la que lo femenino todo el tiempo está en la mira de lo "divino" y al mismo tiempo linda con ello. Creo que todo eso parte de mi comprensión de la narrativa que se ha creado alrededor de lo femenino desde los mitos originarios, los relatos de desprestigio, las sexualizaciones y todo el lenguaje que implica existir como mujer.

### También se menciona en algunas ocasiones el hambre... ¿Por qué?

Creo que no lo había notado. Fue algo muy fortuito. Pero ahora que pienso sobre ello viene a mí este planteamiento sobre el desarrollo infantil (confieso que uno de mis gustos es estudiar cosas de pedagogíay primera infancia) donde el len-

La poesía, con su carácter espiritual, llega cuando tiene que llegar. Parra confiesa que durante mucho tiempo "la odió", de manera que su relación



La feminidad también parece ser un tema que le interesa. Aunque pueda parecer obvio, quiero preguntar por este tema y por la forma en que lo aborda desde el símbolo que representa hasta sus distintas relaciones con el mundo.

La verdad, me parece un tema muy delicado, a pesar de que haya escrito un libro al respecto. Es demasiado complejo, como siempre digo. En el poemario no está solo mi visión de lo femenino, sino un lenguaje que les escuché a mis amigas, a mis compañeras, a mi mamá y familia; es todo un campo semántico, un decir compartido. Yo parto de las preguntas que plantea la feminidad no desde las respuestas. Es decir, el poemario plantea rutas para empezar a caminar y conversar sobre esas experiencias que compartimos, desde lo femenino, como sujetos menstruantes, como posibles madres, como madres, como personas que no maternan...

También me gusta pensar en cómo nos hablamos las unas a las otras siendo mujeres y que implica que nos hablemos desde nuestra feminidad, nuestros dolores, heridas, saberes.

#### ¿A qué cree que se debe esa relación tan estrecha entre la poesía y la infancia?

Pues si nos vamos a una experiencia muy teórica, creo que es una relación que se da desde que emprendemos el aprendizaje de la enellenguaje, sino en la vida misma.

lectoescritura. Para mí, lo poético parte del estiramiento, del descoloque del lenguaje y eso sucede desde el momento en que comenzamos a relacionar el significado con su significante. En mi caso, creo que el proceso psicoanalítico me llevó a ese momento, a comprender cómo había construido mi mundo desde el lenguaje y eso solo pudo desembocar en símbolo, en poesía. No había otra manera de reconstruirme que no fuera jugar como desnombrar y nombrar el mundo.

## ¿Por qué el título del libro?

Tengo dos posibles respuestas para esto. 1. Mientras iba en el bus pensé en las babosas de Fátima Vélez y comencé a rebuscar en mi imaginario animales babosos, hasta que aparece una niña con un maletín con una caracolita y dije, ahí está, las caracolas y su vientre. 2. Escribiendo uno de los poemas pensé en la imposibilidad de parir y eso me llevó a investigar sobre los sistemas de reproducción animal para terminar leyendo sobre los caracoles y queriéndoles donar mi vientre. Pueden escoger la versión que más les guste.

"Cuando no hubo más que lavar / extendimos uno a uno / los odios / en ganchos de ropa". ¿Podríamos hablar de estos versos y de la presencia del odio y su relación con los silencios que se mencionan en el poema "La cuerda del zaguán"?

Creo que la relación madre-padre hijo, o cuidador-menor de edad es un juego de silencios. Es una conversación entre los miedos viejos y los primeros miedos del otro. Eso implica que muchas veces el temor lleve a la acusación y eso al reproche. Eso no siempre se manifiesta



Gabriela Parra es promotora de lectura en las bibliotecas de Medellín. / cortesia

#### Turismo en breves

## **Descuentos Despegar**

Con motivo de su aniversario número 25, Despegar lanza una campaña donde los viajeros encontrarán ofertas en paquetes, vuelos y actividades de hasta el 60 % de descuento, además de cupones y beneficios adicionales.

## Nueva tarifa de ingreso

Grecia impondrá una nueva tarifa de 20 euros a cada turista que desembarque de un crucero en las islas de Santorini y Mikonos durante la temporada alta de verano, en un intento de atajar las consecuencias negativas del turismo masificado.



#### Turismo LGBTIQ+

ProColombia hará una gira nacional en Bogotá, Neiva, Villavicencio, Cali, Medellín v Santa Marta, con el objetivo de proporcionar herramientas y conocimientos claves que les permitirán aprovechar las oportunidades en los nichos de turismo LGBTIQ+ y para mujeres.

## Universal estrena "app"

Universal Orlando Resort anunció el lanzamiento de las versiones en portugués y español de su aplicación oficial para que los visitantes puedan planificar mejor su visita a los parques. Eso sí, para compra de tiquetes y reserva de hoteles sigue funcionando en inglés.







Son diez casas embrujadas las que hacen parte de Halloween Horror Nights en esta edición 2024. /Fotos: Cortesia Universal



ANDRÉS MONTES ALBA

cmontes@elespectador.com @amontes023

Septiembre es el inicio de una temporada especial para Universal, es el abrebocas de Halloween Horror Nights, una experiencia temática que busca con sus zonas de miedo y casas embrujadas entregar una noche inolvidable ante el horror y el susto.

Situado en el centro de Orlando, Universal se destaca como uno de los destinos de entretenimiento más concurridos del mundo. Desde su apertura, en 1990, el complejo ha evolucionado hasta convertirse en un ícono no solo para los aficionados al cine y la televisión, sino también para quienes desean adrenalina, aventuras interactivas y experiencias inmersivas. El resort alberga tres parques temáticos, entre ellos están Universal Studios Florida, Islands of Adventure y el parque acuático Volcano Bay. Y se espera que en 2025 se abrirá uno nuevo: Epic Universe.

Pero antes del horror, si está en sus planes cercanos darse una vuelta por Orlando,

ciones indispensables para desafiar el vértigo, antes de experimentar la tan temida noche de Halloween.

## Los infaltables en su visita a Universal

1. Una montaña rusa inolvidable. Jurassic World Veloci Coaster es la más rápida, la más emocionante, la que más gritos genera. Si usted ama la velocidad, se subirá más de dos veces, no importa la fila. La tecnología de lanzamiento magnético permite que la montaña rusa alcance una velocidad de 112 km/h en unos cuantos segundos. Extensas caídas, giros extremos y altas velocidades dan una combinación ideal para crear una experiencia que fusiona velocidad y adrenalina de primer nivel. Es un check de la vida subirse a esta montaña rusa, de esas cosas de tachar en la lista.

2. Universal no sería lo que es sin Harry Potter, no hay discusión. Por eso recorrer las calles, trenes y tiendas de The Wizarding World of Harry Potter, en especial en Diagon Alley, principal callejón del mundo mágico de Harry Potter, donde se mueve el comercio y es una experiencia única para los más fanáticos. Tocar la puerta del número 12 de Grimmauld Place, hogar ancestral de la familia Black, y esperar la salida del elfo en el balcón, Florida, tenga en cuenta estas cinco atrac- pasar por Olivanders y comprar la varita de su mago favorito, probar la Butter Beer, las grageas de colores; todo en este espacio resulta muy inmersivo. Cada esquina, cada parte, sea una pared, un cartel, el interior de una tienda, todo está muy bien elaborado, hecho a la imagen de los libros y las películas de esta mágica saga. Por supuesto, transitar a Hogsmade a través de The Hogwarts Express resulta un trayecto único, se sentirá sin lugar dudas en un filme.

3. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure es la mejor forma de cerrar todo este universo de Harry Potter. Esta montaña rusa es quizá la que mejor experiencia entrega. Sus efectos visuales y sonoros logran una inmersión total. Vale mencionar que las sillas no son las de una montaña rusa tradicional, son la Corgi 1:36, la motocicleta voladora de Hagrid, junto al sidecar. Desde el inicio esta motocicleta es

No hay que olvidar que estos parques atraen a millones de familias de todo el mundo, por eso varían los precios durante todo el año.

una invitación a meterse en el personaje, sentir que se vuela y estar listos para disfrutar de los montajes, sonidos, caídas al vacío y todo el show, la escenografía de última tecnología, que incluso recrea fielmente y trae a la vida a personajes icónicos como Hagrid, Buckbeak y Fluffy durante el recorrido. Esta es de las atracciones que más fila de asistentes tiene y en la que no es válido el pase exprés, pero vale toda la pena del mundo la espera.

4. Adrenalina en el agua en Volcano Bay. El tercero de estos parques temáticos es una experiencia para disfrutar del clima caluroso de Orlando mientras se desliza por toboganes o flota en alguno de los dos ríos del parque, o simplemente disfruta de una buena piscina y la playa artificial. Eso sí, un infaltable en este lugar es Ko'okiri Body Plunge, atracción donde el asistente debe introducirse en una cabina desde la cima de un volcán, cruzar brazos y piernas y esperar que la plataforma que hace de piso desparezca y lo que venga a continuación sea una caída al vacío en un tobogán de agua, son no más de 20 o 30 segundos en los que la velocidad es pura. Krakatua Aqua Coster, deslizarse en inflables, y Taniwha Tubes, caer en discos inflables, son dos experiencias con menos adrenalina, pero que resultan emocionantes y

## Popayán, epicentro de la gastronomía de Colombia

Durante cuatro días, Popayán volvió a ser el epicentro de la gastronomía de Colombia, en la vigesimosegunda edición del Congreso Gastronómico, que se llevó a cabo del 5 al 8 de septiembre donde, una vez más, los saberes y sabores se conjugaron para deleitar a más de 45.000 visitantes que asistieron al Parque Caldas, el corazón del centro histórico de la capital caucana. El kumis patiano, los pandebonos, las picadas trifásicas y los amasijos, aplanchados, empanadas de pipián, tamales, envueltos de maíz, mantecadas de yuca con lulada y salpicón payanés hicieron parte de la variada oferta payanesa y de las muestras gastronómicas de la primera ciudad creativa de la gastronomía. Además, hubo varios conversatorios.



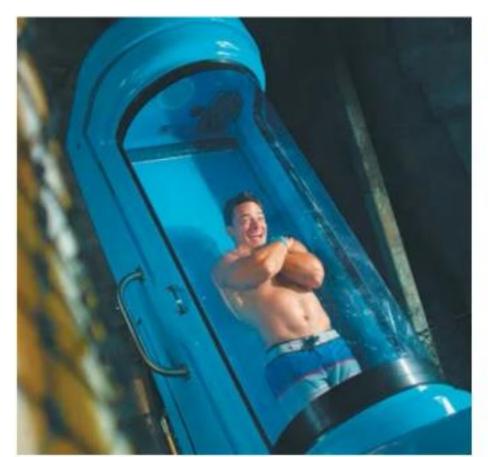



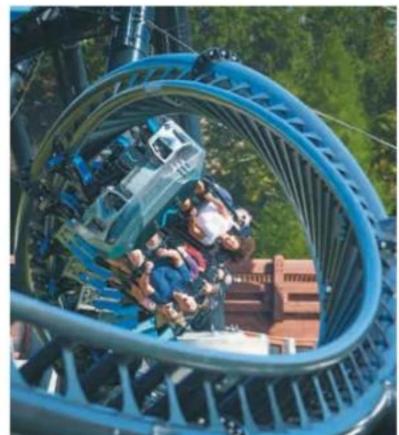

La montaña rusa Jurassic World VelociCoaster.

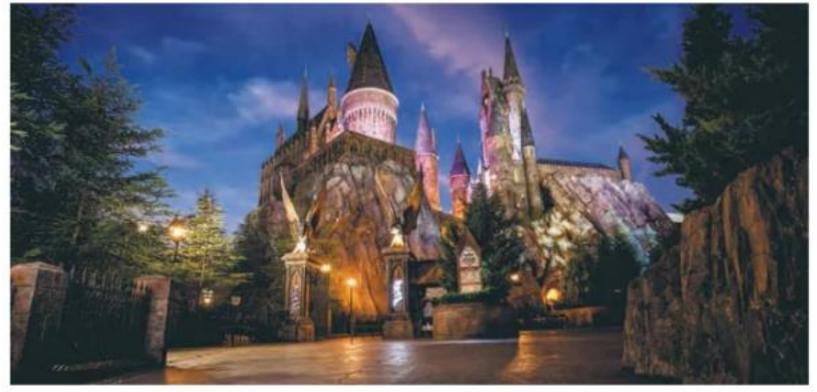

Entrada al castilo de Hogwarts en The Wizarding World of Harry Potter.

más si se hacen con amigos o familia.

5. No hay que olvidar que estos parques atraen a millones de familias de todo el mundo durante todo el año. Sin importar la temporada, siempre se ven grupos familiares, en especial, con niños. Por eso, este último imperdible está enfocado en los más pequeños. En este apartado una atracción como Minion Land y sus simuladores como el Despicable Me Minion Mayhem resultan perfectos. La experiencia incluye que los asistentes intenten convertirse en un Minion, con efectos visuales y sonoros acordes a esta edad; resulta un espacio entretenido. Eso sí, no dejen de pasar por el Minion Café, pedirse un bowl de noodles en forma de Minion o uno de los postres con sabor a banana. Otra atracción es visitar las zonas de los Simpson, Kung Fu Panda, Hombres de negro, Rápido y furioso, todos con sus respectivos simuladores que entregan una experiencia entretenida, aunque algunos de estos como Hombres de negro ya tienen su tiempo de estar funcionando y se nota.

## Halloween Horror Nights

La noche del horror, el susto y el miedo.
Halloween Horror Nights congrega a todos los amantes de este tipo de experiencias de muchas partes del mundo. En esta edición 2024 vale muchísimo la pena pasar por cada una de las diez casas embrujadas, en especial Ghostbusters: Frozen Empire, una puesta en escena llena de horror, pero montaña rusa, una vista orlando en Florida es ilista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa, una vista de la vida de much ya sea una montaña rusa de la vida de much ya sea una montaña rusa de la vida de much ya sea una montaña rusa de la vida de much ya s

muy bien trabajada en detalles estéticos, ambientación y música; es algo imperdible. Otra casa llena de sustos y horror es Haunted Houses, inspirada en la película A Quiet Place, en esta casa ante el menor ruido las criaturas monstruosas podrán oír a los visitantes con la idea de rastrearlos para silenciarlos por siempre. Otra casa como La villa de los Goblins es un espacio donde una horda de duendes, orcos y brujas sedientos de sangre estarán al acecho de quien entre. Eso si, hay que decirlo, cada casa cuenta con filas promedio de más de 75 minutos, algunas 90, para evitarlas es mejor pagar el pase exprés, que varía entre US\$80 y US\$150, y así poder aprovechar la noche. Además de esta experiencia, durante esta oscura noche de Halloween todo el parque está ambientado con música, cazadores de sangre, hay shows cada tanto tiempo y puestas en escena de torturas y masacres. Hay mucha, pero mucha sangre, todo para que los asistentes vivan en carne propia el horror de una aterradora noche de brujas.

Ya sea para disfrutar esta temporada de sustos o por retar al vértigo en una montaña rusa, una visita a los parques de Orlando en Florida es indispensable en la lista de la vida de muchos. Una y otra vez, ya sea una montaña rusa o una casa del horror, ese instante de frío incesante, de vértigo puro, por tan solo ese suspiro de emoción vale la pena atrapar esa adrenalina para la eternidad.











El Espectador trabajará en bien de

la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# O.E.P.D

Paradoja

# Opinion

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

## Perseguir a la oposición no es jugar limpio

ÁS DE UN MES DESPUÉS DE haber recibido una votación histórica en Venezuela, Edmundo González apareció solicitando asilo en España. Su salida, coordinada con el régimen de Nicolás Maduro, es tal vez el punto más bajo en las esperanzas de la oposición de tener un reconocimiento de los resultados reales en las urnas. En estas semanas hemos visto asesinatos y torturas, persecución a opositores, detenciones arbitrarias y órdenes de captura sin mayor sustento. El objetivo de Maduro y su régimen ha sido atrincherarse en su gran mentira, a pesar de la presión internacional. En ausencia de un acuerdo, el rol negociador de Colombia ha fracasado, mientras Brasil pierde su paciencia, pero no parece tener mayores herramientas a su disposición.

Nicolás Maduro está actuando como un dictador en plenas funciones. Cuando los venezolanos se tomaron las calles pidiendo transparencia en el conteo de los votos, la respuesta oficial fue la represión, apoyada en los colectivos, y las detenciones masivas. Al tiempo que los ciudadanos eran torturados, políticos de oposición desaparecían solo para que luego la Fiscalía dijera que los tenía en su poder. Por esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una alerta, pero el resultado ha sido claro: en Venezuela ser de oposición es vivir en medio del terror, la amenaza y la incertidumbre.

Claro, la pieza de la corona son las dos cabezas de la oposición: González, quien según las actas publicadas venció de manera cómoda a Maduro, y María Corina Machado, inhabilitada para participar, pero líder de facto de quienes desean un cambio en Miraflores. En este mes hemos escuchado a Maduro y compañía tildarlos de criminales y fascistas, e incluso responsabilizarlos por las muertes y la violencia que se ha visto. Ahora, el régimen, que dictó orden

El objetivo de Maduro y su régimen ha sido atrincherarse en su gran mentira, a pesar de la presión internacional. El rol negociador de Colombia ha fracasado, mientras Brasil pierde su paciencia".

de captura contra González, se presenta como moderado. "Puedo tener muchos defectos, pero uno de los valores que cultivo es tener palabra. He conducido este proceso personalmente", dijo Maduro, refiriéndose al asilo del opositor. "Hemos jugado limpio y limpio hemos ganado", concluyó.

Falso, pues ese triunfo nunca fue verificable. Un mes y medio después de las elecciones, no hay actas publicadas y quienes sí las mostraron son ahora criminalizados precisamente por eso. El Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el madurismo, validó lo dicho por el Consejo Nacional Electoral, pero tampoco mostró evidencias. Tenemos un autoproclamado presidente cuyo único argumento es "confien en nosotros".

Queda la pregunta de qué harán Colombia y Brasil. Mientras Lula da Silva muestra una paciencia agotada con el régimen veenzolano, nuestro país sigue en ambivalencia estratégica. El problema es que el tiempo se agota para llegar a un acuerdo y una transición. González puede liderar la oposición en el ámbito internacional, mientras Machado resiste dentro del país, pero es probable que la persecución del régimen no haya terminado. No podemos dejar sola a Venezuela.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

## ¿Un espía informático para infiltrar a quién?



LA DENUNCIA DEL PRESIDENTE GUStavo Petro sobre la presunta compra clandestina del sofisticado programa informático de espionaje Pegasus, en tiempos del gobierno Duque, es inquietante porque habría derivado en violación masiva de derechos y del propio Estado de derecho. El mandatario reveló en alocución televisada, la respuesta que "el martes 27 de agosto de 2024" le dio la agencia de Inteligencia Financiera de Israel, IMPA (ver web) a su par colombiana, la UIAF, debido a unas preguntas que esta entidad le formuló. Para no dejar dudas sobre el contenido del texto, según se deduce de su cuidada acentuación, el jefe de Estado leyó cifra por cifra, letra por letra, la numeración del archivo y referencias que identifican la comunicación (ver web). Después enfatizó: "la solicitud de información [era] relativa a NSO Group Technologies Limited" (ver web), empresa propietaria de Pegasus. Y leyó textualmente: "en julio, agosto de 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de \$5 millones, 500 columna, ninguno ha abierto la boca. resolverá.

mil dólares en efectivo, en la cuenta de la empresa (NSO). El pago era parte de un acuerdo por \$11 millones de dólares firmado entre NSO Group y la Dirección de Inteligencia policial de Colombia, DIPOL, para la compra de Pegasus...". La millonaria transacción no pasó por el sistema legal de compras públicas del país.

Pegasus es un sistema que puede infiltrar miles de aparatos móviles sin ser detectado por sus víctimas. Captura mensajes de texto, escucha las llamadas y puede estar presente de manera oculta en las videocharlas e, incluso, puede apropiarse de las contraseñas: es una invasión repugnante a la seguridad, intimidad y privacidad de los infiltrados. También resulta inquietante que los personajes interesados en que una denuncia tan concreta no prospere contesten con ataques de distracción. Y es peor aún que una semana después de la alocución presidencial sigan escondidos los altos funcionarios involucrados en la presunta compra del superespía, a saber, el director de Inteligencia policial (DIPOL); el director nacional de la Policía de la época; su jefe directo, el ministro de Defensa, y el superior de todos los anteriores, el jefe de Estado. En su orden, ellos son el general Norberto Mujica, el general Jorge Luis Vargas, el ministro Diego Molano y el presidente Iván Duque.

Hasta el momento en que escribo esta

Duque, tan mediático y líder internacional que pretende ser mientras su imagen lo persigue, no ha mencionado el asunto. Y Molano y los oficiales Vargas y Mujica, no aparecen. Pusieron a paliar el escándalo, sin lograrlo, al exministro del Interior, Daniel Palacios y a Víctor Muñoz, exsecretario administrativo de Presidencia (ver web). Ni Palacios ni Muñoz tenían por qué estar al tanto del caldo que se habría cocinado en estricta confidencialidad, condición sin la cual no se pueden ejecutar los conciertos para delinquir. De acuerdo con IMPA, Pegasus, que fue creado para perseguir criminales, no a los opositores políticos de ningún país, fue negociado por el círculo secreto de Duque a escasos meses de iniciarse la campaña presidencial del 2022. Fuentes confiables de inteligencia me dejaron ver, hace poco, un documento en donde se reflejan los propósitos siniestros de Duque y su club frente el apoyo popular que favorecía al candidato de la izquierda ¿Cientos de videos en que consta que las reuniones del aspirante presidencial del Pacto Histórico fueron extraídas y grabadas después de penetrar los móviles y computadores de la sede petrista, fueron publicados una semana antes de la segunda vuelta para tratar de alterar los resultados de las elecciones? Insisto, ¿cuál fue el rol de Pegasus en poder de la Policía de Duque? Si lo hace bien, la justicia lo



## Petro, el "impredecible"

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



Y NO APRENDEN. POR ESO LA OPINIÓN pública de oposición sigue sin acertar con la marcación de agenda por parte del gobierno Petro. A ellos, expertos en propiciarla, les gana la rabia por la impredecibilidad del presidente, no obstante que los mantiene ocupados con una dieta reiterativa que logra que se obsesionen con el árbol nuestro de cada día y se olviden del bosque, donde acuna la efervescencia de las masas.

Lo demuestra la frustración por la alocución presidencial de la semana pasada. En plenas negociaciones por el paro camionero, la oposición esperaba, a juzgar por sus trinos, la declaración del estado de conmoción, ruptura de conversaciones o disolución violenta de bloqueos ilegales, pero no como solución a la presión indebida de camioneros oportunistas, sino como oportunidad de poner a Petro contra la pared por contradecir sus principios.

A cambio recibieron la confirmación del riesgo en el que estuvo lo que nos queda de democracia en el pasado desgobierno. Que el Estado espíe ciudadanos es solo comparable a otras rupturas institucionales como la retoma del Palacio de Justicia, de cuyos efectos nunca nos libraremos. La obsesión por pillar otro "escándalo" del gobierno le bajó el nivel de atención a semejante denuncia.

Fue una alocución que sigue trazas de las anteriores: marcar agenda aquí para que resuene afuera, así sea con inconvenientes repeticiones de discursos pensados para escenarios presenciales y carentes de lenguaje audiovisual. Para todo lo demás está X, cuya misión es reaccionar a la coyuntura, exacerbar ánimos, agitar adeptos, contradecir publicaciones, incluso sobrepasando límites éticos de la majestad presidencial.

Sí, una estrategia repetida e intensificada a raíz de los magros resultados de las encuestas recientes, pero que funciona.

@marioemorales

Mheo



## Romper la red





Cuando compró Twitter, en el primer semestre de 2022, Elon Musk dejó claros sus loables propósitos: "No lo hago porque sea fácil, no lo hago para hacer más dinero, lo hago porque intento ayudar a la humanidad, a la que amo". Pero la cuestión es de amores y odios.

Hace unas semanas, las mentiras vía X y Telegram desataron en el Reino Unido las más violentas protestas en al menos 15 años. Los señalamientos sobre el supuesto asesino de tres niñas en Southport, una pequeña ciudad al noreste de Londres, sirvieron como pólvora. El rumor digital decía que el culpable era un inmigrante musulmán que había llegado en busca de asilo. Extremistas de derecha, ligas contra los inmigrantes, jóvenes antisistema y vándalos con idea de robar algún supermercado alentaron la furia. El sospechoso capturado es un joven galés de padres ruandeses sin vínculos con el Islam. La noticia no alivió a nadie, solo fue una verdad intrascendente. Mucha gente está a la espera de una certeza contra su frustración, una confirmación de sus prejuicios, una justificación para sus odios. La inercia de las redes sociales se encarga del resto.

Conocer el origen de la mentira no es fácil ¿Quién tiró el fósforo? Tras una alerta del gobierno británico fue capturado en Pakistán Farhan Asif, un periodista de 32 años. El hombre alegó que solo cortó y pegó y fue dejado en libertad. Además, la fiscalía persigue a un activista de ultraderecha que se hace llamar Tommy Robinson, un profesional de la agitación vía redes. El pirómano fue capturado antes de las protestas por difundir un documental prohibido y huyó a Chipre luego de pagar la fianza. Desde allá atizó la furia de Sou-

Dame una bodega y moveré el mundo".

thport. El gobierno dice que acusará, con cargos relacionados con el terrorismo, a algunos instigadores digitales ¿Estamos al borde del derecho penal contra la mentira? ¿Solo cuando inciten a la violencia? ¿Quién pondrá la línea entre el llamado a la protesta y la invocación y los estragos?

Un magistrado brasilero ordenó hace ocho días el cierre de X. Musk sacó de Brasil a sus empleados cuando el juez Alexandre de Moraes pretendía que respondieran por no acatar la orden de suspender algunas cuentas que propagan mentiras y racismo. Musk está siendo investigado por obstrucción a la justicia e instigación al delito. Los bolsonaristas gritan censura, mientras Lula entregó su versión en el día de la independencia: "la democracia no es el derecho de mentir, de expandir el odio ni atentar contra la voluntad del pueblo". ¿Los jueces serán el censor del odio y los dueños de las redes deberán responder como editores de sus millones de usuarios?

La reciente captura en Francia de Pavel Durov, dueño de Telegram, completa las tensiones entre gobiernos y redes en las últimas semanas. Durov está acusado de violación a normas de privacidad y propagar mensajes extremistas. La nota de humor la han puesto Maduro y Musk al proclamarse archienemigos universales.

Mientras tanto, la masa sorda de las redes se agita de lado a lado, según la turbulencia del momento y aliento fantasmal de las bodegas ¿Romper las redes para contener las mareas?

# Una opción política: salir de la caja

ANDRÉS HOYOS



A VECES, POR LAS MAÑANAS, ME pongo a repasar en qué andan los líderes que me interesan en Colombia. Para la mayoría veo un problema: están metidos en cajas. ¿De quién hablo? Sergio Fajardo, Claudia López, David Luna, Alejandro Gaviria, Aníbal Gaviria, entre varios más.

¿Cómo así que metidos en cajas? Sí, hacen, con alguna variación, lo que hacían antes y que, por lo visto, no les alcanzó para ser presidentes de Colombia, al menos no hasta ahora. Me dirán que algunos apenas empiezan el proceso y eso es cierto, si bien personas como Sergio Fajardo ya están llegando a la edad en que la opción podría desvanecerse. Otra forma de ver esto sería decir que para alguien como él es ahora o nunca.

Lo que los amigos del norte llaman business as usual (lo mismo de siempre) no les ha servido a mis amigos. Un bemol indeseable es que la gente los vea siempre como candidatos, o sea, los considere candidatos eternos. Por ahí no es. Sin embargo, eso de ninguna manera equivale a volverse intrascendente. Hay acciones que parecen casi obvias y que ellos no han emprendido. Una sería ir a visitar a Volodimir Zelenski en Ucrania, gran líder simbólico del mundo libre, para expresarle un apoyo sin condiciones. Noticia sí sería y ya en ello una noticia atractiva. También les convendría tener una cita con la perseguida María Corina Machado, símbolo de la lucha por salvar la democracia en Venezuela, que en Colombia talvez no esté tan amenazada, pero enemigos de cuidado sí que tiene.

Otra alternativa más local sería lanzar una lista al Senado, que no se ciña a los esquemas tradicionales. No están obligados de participar en ella, aunque tampoco estaría prohibido. ¿Prefieren algo de sesgo más cívico o civil? Bien pueden fundar o promover organizaciones sin ánimo de lucro que le metan el diente a algún problema sentido de la gente, como la educación pública. También se vale lanzar algún movimiento en América Latina, que gravite sobre los viejos problemas de la región. Se vale invitar intelectuales y tecnócratas valiosos, por el estilo de Isabella Weber, la profesora alemana de economía. No se trata de hacer todo lo que ella diga, sino de tener en cuenta sus ideas heterodoxas.

Una opción obvia quizá sea armar alboroto dentro de la propia caja, aunque a mí me resulta una alternativa menos estimulante. O sea, en su momento Petro se puso en la agenda nacional estimulando a los malandros de la Primera Línea. Era algo vinculado con su pasado, o sea, un ejemplo del alboroto dentro de la propia caja. Ojo, que la oposición de derecha y de centro le acaba de pagar con esa misma moneda. Incluso, si la idea era revelar que el gobierno responde a las presiones y da marcha atrás, pues quedó demostrado.

En fin, si uno quiere que le pongan atención debe modificar con claridad el relato preestablecido. Claro, no es solo cuestión de relatos, la gente debe entender que el dirigente se está abriendo a nuevas maneras de hacer política, territorios en los que lo único prohibido son el populismo ramplón, la antidemocracia o los escarceos autoritarios.

## Recomendaciones sobre biodiversidad

SANDRA



QUEDAN MENOS DE 40 DÍAS PARA QUE inicie la COP16, la Convención de Diversidad Biológica en Cali. Vale la pena reflexionar sobre los aprendizajes que dejará esta gran movilización y especialmente sobre las tareas que van a quedar. La biodiversidad es una expresión concreta que estructura físicamente los territorios, y las autoridades en los territorios son principalmente alcaldías y gobernaciones, además de las autoridades ambientales y las autoridades de los territorios étnicos.

Para alcaldes y gobernadores, los temas de biodiversidad han empezado a ser considerados temas de su gestión y no solo de las autoridades ambientales, especialmente cuando la pérdida de la biodiversidad y sus contribuciones para la gente se traducen en daños y riesgos. Solo hace falta que recordemos lo que significó La Niña del 2010-2011 en los territorios en donde se perdieron las funciones ecológicas de regulación hídrica de los ecosistemas acuáticos (ríos, quebradas, pantanos, lagunas,

humedales) especialmente porque esos ecosistemas están en un alto grado de deterioro. Los alcaldes debieron acudir con recursos de sus municipios a atender las pérdidas y los daños y a buscar recursos de inversión para atender obras que no precisamente han recuperado las funciones ecológicas de regulación hídrica.

Movilizar grandes cantidades de recursos financieros para la gestión integral de la Biodiversidad que detenga su pérdida y aumentar su capacidad será una tarea que quede luego de la COP16. Esa será una tarea inmensa que desde el Ministerio de Hacienda yelDNP deben viabilizar. Mientras tanto, hay que mirar los mangos bajitos, las oportunidades más realistas a escalas locales. Alcaldías y gobernaciones pueden diseñar sus proyectos de inversión incluyendo a la biodiversidad no solo con proyectos ambientales, sino que pueden convertir en bioproyectos muchos proyectos de otros sectores y crear las articulaciones necesarias para detener la pérdida de biodiversidad local.

Por ejemplo, si se va a formular un programa de fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz, este se puede aprovechar como medio de esparcimiento y desarrollo físico e incluir la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios que cuenten con la participación comunitaria. Además, estos espacios pueden estar asociados a corredores de biodiversidad que requieran ser restaurados, sirviendo también como escenarios de educación no formal sobre la biodiversidad. Otro ejemplo, ahora que el Acuerdo de Escazú debe implementarse, puede estar asociado a proyectos dirigidos al levantamiento, actualización y administración de la información catastral que pongan a disposición de la comunidad el conocimiento a esa escala de la biodiversidad que conforme los predios y por lo tanto su posibilidad de conservación, y/o restauración. También sería muy útil por ejemplo que, en los programas de inversión sobre productividad y competitividad de las empresas, tan dirigidas a los temas de turismo, se pueda fortalecer las capacidades de asistencia técnica en los entes territoriales para el reconocimiento y valoración de la biodiversidad, carga y bioprospección.

Vale la pena dar una mirada a los presupuestos de inversión territoriales para identificar las intersecciones y de esa manera impulsar el Marco global de Biodiversidad y el Plan de Acción de Biodiversidad, así como nos sugería la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos desde el 2012.

## EL ESPECTADO

Editado por Comunican S.A. Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

## Cartas de los lectores

## UNGRD, corrupción y centralismo

La crisis desatada en la UNGRD por el manejo irregular de los recursos durante los inicios del gobierno Petro es uno de los síntomas que demuestran que el diseño institucional del sistema centralista de gobierno imperante en Colombia está haciendo agua. Es una de las causas de la corrupción rampante y de la desigual repartición de la riqueza en las distintas regiones de nuestro país.

Colombia, con su rica geografía y sus valles interandinos, posee una gran variedad de pisos térmicos que proveen una inmensa diversidad de recursos naturales, destacándose la riqueza hídrica, especialmente importante en el momento actual de crisis medioambiental. El centralismo endémico de Colombia es la causa de innumerables conflictos sociales regionales que se materializaron en movimientos insurgentes. Con el auge del narcotráfico, estos movimientos se enquistaron en las regiones olvidadas por la política y las instituciones, las cuales hoy están azotadas por una violencia endémica que el centralismo perpetúa.

Colombia nació en las provincias y vivió el período de la Patria Boba mientras se discutía el mejor modelo político-administrativo. Finalmente, la discusión entre centralistas y federalistas se zanjó a favor del centralismo, que replicaba el sistema monárquico heredado y facilitaba el control de la población, en desmedro de la construcción de un país más democrático.

El pésimo manejo de la UNGRD se percibe en toda su magnitud en las obras que se llevan a cabo en la Mojana para controlar las aguas del Cauca y el Magdalena. Los diques, en lugar de solucionar el problema, generan el efecto contrario: al subir los ríos, la fuerza del agua se lleva por delante los diques y afecta a las poblaciones más vulnerables, que, debido al desplazamiento forzado, se ven obligadas a ocupar los bordes de los ríos.

Camilo Arévalo Jiménez, arquitecto

## Fe de erratas

En la nota "El camino hacia un 50 % de mujeres en la política", publicada en Impacto Mujer el 31 de agosto, se mencionó que en las campañas territoriales de Colombia en 2023, las mujeres recibieron un 40 % menos de financiación que los hombres. No obstante, la cifra correcta es un 57,2 % menos, pues de los \$671.445 millones invertidos, el 78,6 % se destinó a candidatos masculinos y el 21,4 % a candidatas femeninas.



#### DE LABIOS PARA AFUERA



autonomía y en su soberanía puede contar con Colombia para que avancemos en la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos".

Jorge Rojas, viceministro de Relaciones Exteriores. En reunión con el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Rojas llamó a Venezuela "aliado estratégico". Maduro ha sido denunciado por la CIDH, la ONU y la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos.

## La Ché



## Creced y multiplicaos

GONZALO MALLARINO



LA SEMANA PASADA, EN YAKARTA, dijo el papa que las parejas deberían tener hijos continuamente. Todos los que les lleguen. Y que no era una buena conducta tener pocos, ni mucho menos tener mascotas en lugar de hijos. Y descalificó el comportamiento de las parejas que actuaran así.

Pero, ¿en qué mundo vive Su Santidad? Se entiende la admonición del Libro del Génesis, aquello de "creced y multiplicaos", pero eso habría sido dicho hace milenios, cuando la tierra era vastísima e inhabitada. Entonces, sí, "henchid la tierra y sojuzgadla" y todo eso tendría un sentido, no solo religioso sino profundamente humano, con una tesitura poética, simbólica...

Pero, ¿hoy en día? Que un papa o cualquier sacerdote de cualquier religión conmine a las parejas a tener hijos continuamente es una barbaridad. ¡Lo que dijo Su Santidad fue una burrada! ¿Cómo va a decir eso?¿Es que no ve que, a lo largo y ancho de este mundo inclemente, la pobreza y la miseria y la des-

esperanza golpean y degradan sobre todo a quienes tienen más niños que proteger, que criar y que levantar?

Pero, además, la ciencia ha comprobado y lo ha advertido de todas las maneras que el futuro mismo del planeta y de la especie humana depende en inmensa medida de contener la explosión demográfica. Justamente. ¿Cómo va a decir eso el papá? ¿A qué está condenando a la gente y a las familias y a las comunidades? Es que esto fue dicho por "el vicario de Dios en la tierra" y oído por el mundo entero, esto entra muy hondo en el alma de los creyentes y tiene ramificaciones inconcebibles.

Ahora, venga usted como sacerdote o miembro de la jerarquía de cualquier Iglesia, a decirle a una mujer que tiene su pareja, que está obligada a tener hijos. ¡Hágame el

Los varones no tenemos ni idea de nada".

favor! Como si el propósito de las relaciones sexuales de esa pareja, o de cualquier par de seres humanos que quieren acercarse y amarse, fuera exclusivamente la concepción de hijos. El deseo sexual, el amor carnal, es como beber agua, como respirar. Es una forma de la hondura y la dicha y hasta de la desesperación, la clemencia y la ternura humanas. No tiene nada que ver con la procreación, ¡nada que ver!

Ah, los hombres, los patriarcas, los jerarcas de las Iglesias, qué despistados son, qué mal pueden hacer, qué cantidad de mal y de confusión y de culpa han creado en este mundo. Los varones no tenemos ni idea de nada. No tenemos ni idea de lo que pesa un embarazo, de lo que transforma, de lo que consume, de lo que modifica irremediablemente. No sabemos, no tenemos ni la menor idea, de lo que le cuesta a una mujer, de lo que tiene que sacrificar o que posponer o que cancelar, para siempre. Y eso, ¡queriendo el embarazo! Imagínense ahora, embarazada por la fuerza.

Esto que dijo el papa es tan deshumanizado, como lo que dijo la Iglesia católica respecto al uso del condón para prevenir el SIDA, en comunidades del África donde la enfermedad se expande.

¡En su momento lo prohibió!







Cecilia León, Aldana Aguirre y Velada Vilmond lanzaron su álbum debut llamado "Darumas". /Cortesia Lucia Olmos

**Entrevista a Darumas** 

## "Rompemos el esquema de la música latina de los últimos años"

El tridente femenino de "popfunk" latino habla de sus influencias y de su nueva propuesta musical. El Espectador conversó con la argentina Aldana Aguirre, la haitiana Velada Vilmond, y la estadounidense Cecilia León, quienes se unieron para presentar sus sonidos a la escena latina.

Washington, y hasta a Luis Miguel. Luego, para las tres, llegó Daruchiquititas, lo que escuchábamos en mas, donde se conectan los gustos musicales de cada una. Hay una búsqueda en el pasado por los sonidos de hoy. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso?

A.A.: Creo que no es una búsqueda tan específica. Básicamente, es el resultado de las influencias de

fue Shakira, por su nivel artístico,

montaje, giras y todo aquello que la representaba como una estrella de

la música. Sus compañeras Velada Vilmond, la vocalista, y Cecilia

León, la guitarrista, también men-

León, de manera jocosa, referen-

ció a Carlos Vives. Dice que siente

que lo conoce, sin conocerlo, desde

hace muchos años. En el barrio

donde creció, en su natal Miami,

Calle Ocho, donde residen muchos

latinos, la música del samario

sonaba por las calles y sus posters

se veían en sus paredes. También

se escuchaban otros sonidos lati-

nos, al mismo tiempo que ella cono-

ció a Fleetwood Mac, AC/DC, Led

Zeppelin y más del "classic rock".

Vivió rodeada de música, así que se

Las referencias musicales de la

haitiana Velada Vilmond son varia-

das. Pasó de escuchar ritmos afro-

caribeños como el reggae de Bob

Marley o la música típica de su

país como el "kompa", a escuchar

música en español. Se mudó a Chile,

aprendió el idioma y escuchó a Mon

Laferte, Princesa Alba, Denise

Rosenthal, Nathy Peluso, Dinah

dedicó a estudiar jazz y guitarra.

cionaron a la barranquillera.

casa hasta lo que elegimos escuchar hoy. Es el resultado de esas influencias. Por ejemplo, a mí me encanta la música setentera y ochentera. Entonces me es inevitable que a la hora de producir y hacer música haya elementos que traigo de ahí, pero con las chicas también se hace una mezcla con algunos elementos todos estos años, desde que éramos más modernos y en ese mix es que tón de cosas que hoy puedo aplicar

sale la música que hacemos.

Aldana, ¿cómo ha sido, en su caso, la experiencia de trabajar con Karol G?

A.A.: Hicimos tres giras con ella. Fue una increíble experiencia. Siempre digo que fueron increíbles todos esos años que estuve trabajando con ella, aprendí un moncon Darumas, sobre todo, en la tras escena. Ella es una artista impresionante, a nivel, específicamente musical y técnico, es una tipa muy grosa. Además del talento musical, es una mujer que está en absolutamente todo: desde la iluminación hasta el "stage", está atenta en un

#### ¿Cómo fue tomar la decisión para crear Darumas?

A.A.: Tuve que tomar una decisión difícil, no tanto por el momento en que me estaba saliendo, sino por el desafío que era crear algo nuevo y crear algo propio. Siempre estuve cómoda, en el sentido de que siempre era el artista el que tenía la responsabilidad de lo que se estuviera transmitiendo con su música, y yo estaba en la parte de atrás, simplemente cumpliendo mi función de ser bajista y de tocar las líneas que me dijesen. Pero cuando me llega esta propuesta me pareció completamente alucinante, aunque al principio me friquié y quería salir corriendo, pero me animé con las ganas que tenía de hacer algo que estamos logrando con Darumas, que es romper el esquema de lo que viene pasando en la música latina en los últimos años.

Hay una referencia japonesa en su nombre, "Darumas", que es un amuleto, ¿cómo llegaron a él?

V.V.: Un día estábamos pensando hecho ojitos".

qué nombre ponerle a la banda y se nos ocurrieron muchos nombres malísimos, pero después Aldana nos contó que le habían regalado un daruma y nos explicó qué significaba, nosotras también averiguamos que tenía que ver con la perseverancia, con luchar por tus sueños y con la disciplina. Nos sentimos identificadas.

"Romper esquemas" es en lo que piensan las jóvenes. Aldana aún respeta al reguetón y al género urbano, pero como instrumentista se sentía, en ocasiones, encerrada en la tras escena.

−¿Qué pasa si hacemos una música que no esté sonando ahora, ¿qué pasa si hacemos música en vivo, o sea, estando al frente? Tenía ganas de sembrar esa semillita expresó Aldana.

Ahora, como cualquier bajista en el funk, la argentina tiene todo el protagonismo, al igual que sus compañeras. Por momentos suenan a Dua Lipa, a Michael Jackson, a Jamiroquai, a Harry Styles o a Bruno Mars. Cada una es protagonista en cada uno de sus estilos.

A un daruma, el amuleto japonés por el que llevan su nombre, hay que rellenarle un ojo cuando se le pide un deseo, y otro cuando se cumple. Ya Darumas es un hecho. Acaban de lanzar su álbum debut y la crítica musical estadounidense "les ha

## / 21

## **Deportivas**

### Plata, en Chile

El colombiano Luis Antonio Plata competirá desde hoy hasta el 22 de septiembre en el Campeonato Centro y Sudamericano de Ilca en Valparaíso, Chile. El regatista enfrentará a veleristas de varios países en las modalidades Ilca 7 y 6.

## Mundial de Béisbol

Colombia perdió contra Puerto Rico el último partido de la primera ronda del Mundial Sub-23 de Béisbol en China. Con un récord de 1-4, ahora disputará la Ronda de Colocación para definir su lugar entre el séptimo y el decimosegundo lugar.





## Llegaron los paratletas

Después de su histórica participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, el Ministerio del Deporte recibió ayer a los medallistas que llegaron tras la finalización de las justas, en la Villa Deportiva del Centro de Alto Rendimiento.

## Juega Camila Osorio

Luego de su triunfo contra la estadounidense Hailey Baptiste, la colombiana María Camila Osorio juega hoy en Guadalajara por la segunda ronda del torneo WTA 500 contra la rusa Veronika Kudermétova, número 26 del mundo y séptima preclasificada.

# Deportes



James Rodríguez celebra el tanto de la victoria contra Argentina frente al público en el Metropolitano de Barranquilla./ AP

Colombia le ganó 2-1 a Argentina

# Y con ustedes, "Su jamestad"

Con el 10 como figura, la selección rompió una racha de 17 años sin vencer a la albiceleste. La tricolor sigue invicta en las eliminatorias.



ANDRÉS OSORIO GUILLOT, ENVIADO ESPECIAL A BARRANQUILLA

aosorio@elespectador.com Maa\_Osorio1612

La jugada del gol de Colombia lo dice todo. Tiro de esquina a favor. James, que hasta ese minuto 25 había aparecido poco, caminó hacia el sector nororiental para hacer el cobro. Antes de agarrar la pelota, miró a la tribuna y, como suele hacer cada vez que se acerca a alguna grada, levantó los brazos con firmeza. Como si no solo le pidiéramos que lidere en la cancha, le toca también liderar a la hinchada, que hasta ese entonces daba pocas muestras de hacer de Barranquilla un carnaval.

Cobró en corto con Johan

partido, y el lateral se la regresó. Un instante para calcular y con ojo de águila (no es publicidad) puso el balón como con la mano en la cabeza de Yerson Mosquera, quien reemplazó en esta ocasión a Yerry Mina. El defensor ascendió a los cielos, como si fuera Remedios La Bella, y logró enviar la pelota al fondo de la red, que se infló como la sábana que inspiró una de las escenas más icónicas de la literatura universal.

Misterchip nos informó en sus redes que la de ese gol fue la asistencia número 11 de James Rodríguez, un número que superó las 10 que tenía Carlos 'el Pibe' Valderrama, quien hasta ayer fue el mayor asistente en la historia de la selección de Colombia. Tiempo atrás hice parte de los que desde la comodidad de un sofá lo juzgó, pero hoy, con la Mojica, que también tuvo un buen bondad de la vida que permite

cambiar de opinión, agradezco poder ser testigo de una, por no decir que la mejor, zurda que ha tenido el fútbol colombiano. Colombia no jugaba bien hasta ese momento. Faltaban ideas, pero para eso de tanto en tanto al mundo llegan genios, para acabar con la crisis de imaginación y hacer lo diferente. Sin correr mucho, James nuevamente hizo magia para que unos se cogieran confianza en la cancha y otros en la tribuna.

No era el partido de la intensidad de la final de la Copa Amé-

En la próxima fecha de la eliminatoria, que será en octubre, Colombia visitará a Bolivia en El Alto y recibirá a Chile en Barranquilla. En noviembre, será visitante contra Uruguay y, después, local contra Ecuador.

rica. Aquí no se jugaba un título, pero no hay disputa en la que no se juegue el honor. Los dirigidos por Néstor Lorenzo sabían que tenían que quitarse una espina y las cosas se fueron dando en medio de las sombras, no las provocadas por el sol que esta vez dio una tregua y se ocultó para quedarse únicamente en la bandera de Argentina, sino por los errores en el campo a la hora de defender y de encontrar los enlaces en el mediocampo que conectaran la zaga con el ataque. Por poco y la concentración nos vuelve a costar caro, pues al comenzar la segunda parte Argentina encontró el empate. Podríamos decir que James busca tantas asistencias que incluso, por equivocación, le dio una al rival para que Nicolás González igualara el marcador. Todo lo escrito hasta hace unos renglones más arriba y los elogios se perdieron en el silencio del tanto albiceleste.

Colombia no bajó los brazos. Aunque a lo largo del partido siguió careciendo de precisión y falló en la toma de decisiones, unas tres seta de Colombia.

opciones más quedaron, pero solo una volvió a poner el marcador a nuestro favor. Un penalti a Daniel Muñoz, que tuvo que ser revisado por el VAR para pitarse, le dio la oportunidad a James Rodríguez para reivindicarse.

Hay penaltis que son golazos, y el de James lo fue. Parecía asomarse el fantasma del 'Dibu' Martínez, que fue abucheado todo el partido porque nadie olvida que con maña y malicia nos eliminó en la Copa América de 2021 desde los 12 pasos. Sin embargo, el 10 se vistió de cazafantasmas y de protagonista. Un violinazo al ángulo de la mano derecha para ser el director de la orquesta, el que puso el compás para que todos en el Metropolitano se unieran para cantar y apoyar a la selección. Hay que decir que, por momentos, en algunos sectores de la hinchada estaban más interesados en mostrar su descontento con el gobierno de Gustavo Petro que en alentar a los que estaban en la cancha.

Brazos abiertos, mirada firme a la tribuna y a su espalda llegaron sus compañeros para abrazarlo. James lo volvió a hacer. Minutos después volvió a ponerse el guante blanco para asistir a Jhon Córdoba, quien había ingresado por un Jhon Durán que no lo hizo mal, pero el 9 de la tricolor quiso romper el arco defendido por el Dibu y mandó el balón a las grises nubes que se asomaban nuevamente.

Colombia tuvo una oportunidad clara de marcar el tercero y de sentenciar el marcador sobre los minutos finales. Un contragolpe manejado con inteligencia y con tiempo, pero que se vio frustrado por un achique del 'Dibu' Martínez al remate de Daniel Muñoz, que había buscado su oportunidad y no se le dio.

La cancha terminó con sal, pero no la del mar de la Puerta de Oro de Colombia, sino la que se quitó el combinado nacional luego de 17 años sin ganarle a Argentina, y de ocho sin ganar en un horario que generó polémica, pero que Néstor Lorenzo acalló diciendo que nadie de su cuerpo técnico se quejó por entrenar a 45 grados en la pasada Copa América. La próxima vez tendrán que vender sombreros vueltiaos en el Metropolitano, así todos podremos quitarnos el sombrero cada vez que James vista la cami-

## Colombia se raja en el listado de la UCI

Luego del título de Primoz Roglic en la reciente Vuelta a España, carrera en la que Colombia tuvo poco protagonismo y se fue sin victorias, la Unión Ciclística Internacional (UCI) publicó su escalafón actualizado de los mejores ciclistas del mundo.

En cabeza del ranking está el esloveno Tadej Pogacar, que acumula 10.928 puntos, luego de sus importantes triunfos en el Giro de Italia y el Tour de Francia este año. En segundo y tercer lugar, respectivamente, están los belgas Remco Evenepoel y Jasper Philipsen.

El mejor colombiano según la escala de la UCI es Daniel Felipe Martínez, subcampeón del Giro de Italia, que se ubica en el 36. Egan Bernal está en el 60, mientras que Santiago Buitrago está en 66. El resto de corredores superan el top 100.

## Deportes



Colombia, lista para el duelo contra Corea del Sur, en Cali, por los octavos de final./EFE

Mundial Femenino Sub-20

# Colombia, a demostrar su valía contra las mejores del mundo

## REDACCIÓN DEPORTES

Llegó la hora de Colombia. Es ahora o nunca. Es ganar o quedarse por fuera, no hay otra opción. En los octavos de final, para enfrentar a Corea del Sur, la selección femenina aterriza en Cali, que será su tercera casa en este Mundial Sub-20, que sigue su fiesta, no solo en la Sucursal del Cielo, sino también en Bogotá y Medellín.

Por esas dos ciudades ya pasaron las colombianas en la primera ronda, con tres victorias que las instalaron derecho en la segunda fase, la que importa, el camino decisivo rumbo a la final. En las tribunas, el público ha respondido. En el segundo juego, de hecho, la hinchada colombiana rompió el récord de asistencia en una Copa del Mundo Femenina de la FIFA en esta categoría. En el Valle, la región que más le ha cumplido al fútbol femenino en su lucha, no se espera menos. Mañana, cuando Colombia y Corea del Sur se enfrenten desde las 8:00 p. m. (Gol Caracol), se espera que el Pascual Guerrero sea una caldera.

En los partidos anteriores, con los que se abrió el torneo, se hicieron nueve de nueve puntos posibles, con cuatro goles a favor y cero en contra. Buenos números para una selección que todavía no ha terminado de encontrarse. Ha costado abrir los duelos. Los bloques defensivos han sido demasiado férreos. La intensidad ha estado a tope y el desgaste ha tenido consecuencia en el físico de varias jugadoras: "Hemos trabajado, sobre todo, en la recuperación. El esfuerzo ha sido fuerte, las jugadoras han sentido la exigencia de enfrentar a selecciones que son muy físicas. Nos han exigido bastante", dijo el entrenador Carlos Paniagua antes del partido.

Se espera que las coreanas den más espa- femenino de nuestro país.

cios. El juego de las asiáticas, que entraron como una de las selecciones ubicadas entre las mejores terceras, es más ofensivo, de ida y vuelta. Atacan, veloces, por las bandas y gustan de los balones largos. Así le ganaron a Alemania, hay que tener cuidado: "Son intensas y fuertes al contraataque. Sabemos que en velocidad, y en la parte física, son muy buenas. Con lo que tenemos, podemos contrarrestar todo eso", aseguró el DT. Para Colombia, un equipo que se hace fuerte con la pelota, los espacios pueden estar entre líneas. No hay que desesperarse con el 0-0, como hasta ahora. Hay que aprovechar las que queden. En la efectividad se suelen definir este tipo de torneos. Solo hay una oportunidad.

La selección se fija primero en pasar de ronda. Solo ahí centra su mirada. Sin embargo, para los aficionados más ansiosos en el panorama de los cuartos estarían Francia o Países Bajos, dos pesos pesados. En unas eventuales semifinales habría que mirar quién pasa en los duelos entre Japón vs. Nigeria y España vs. Canadá. Después, las ganadoras de ambas llaves se enfrentarían para definir la semifinalista. Asiáticas y europeas son favoritas. Al otro lado del cuadro quedaron otras poderosas: Estados Unidos, Alemania, Brasil y Corea del Norte, las otras selecciones favoritas para llegar a la final.

Colombia se enfrenta a las mejores del mundo y le llegó la hora de demostrar su valía. Esta generación, que ya fue subcampeona del mundo hace dos años en el Mundial Sub-17, está preparada para el reto. Es ahora o nunca. Empieza un nuevo torneo. Es lo que siempre se dice cuando comienzan las rondas definitivas. La selección enfrenta su destino, el futuro del fútbol femenino de nuestro país.

## Sudoku

|   |   | 3 | 7 |   |   |   |             |   |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|
| 6 |   |   |   | 3 |   |   | 1           |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 5 | 2           |   |
|   |   |   |   |   |   | 5 |             | Ī |
|   | 9 |   |   | 6 | 4 |   | 8           |   |
|   |   |   | 9 | 1 |   |   | 5           |   |
|   |   |   |   |   | 5 | 6 | 5<br>9<br>3 |   |
|   |   | 8 |   |   |   |   | 3           |   |
| 7 |   |   |   |   | 3 |   |             |   |

|   |    | 1 | 6 | 8 |   | 3 |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   |    | 3 |   |   | 9 | 6 |   |
|   |    |   |   |   |   | 7 |   |
|   | 17 |   | 9 |   | 3 |   | 8 |
| 2 | 5  |   |   | 6 |   | 1 |   |
|   | 7  |   |   | 2 |   |   |   |
|   |    |   | 7 |   | 2 |   | 4 |
|   | 6  |   |   |   | 4 | 5 | 7 |
|   | 4  |   |   | 9 |   |   |   |

## Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                             | 9                                |                              |                                  | Alvear de<br>oro en<br>yudo (1)           | Guarni-<br>ciones de<br>bestias | Inv., les<br>agrego | Grande en pequeño | Raiz de<br>huevo |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 9                                           |                                  |                              | Reposo,<br>descanso              |                                           |                                 |                     |                   |                  |
| . 🗳                                         |                                  |                              | Espacio<br>para<br>embrión       |                                           |                                 |                     |                   |                  |
|                                             | Mabel,<br>gran<br>pesista<br>(2) | Nativos,<br>proce-<br>dentes | Dispersa<br>Sintien-<br>do miedo |                                           |                                 |                     |                   | Amarrase         |
| Nativa de<br>Mo-<br>tilonia                 |                                  |                              |                                  |                                           |                                 |                     |                   |                  |
| Pronuncie<br>plegarias                      |                                  |                              |                                  | Prefijo<br>adscriptor<br>Italia en<br>red |                                 |                     | Óxido de calcio   |                  |
| Municipio<br>cundanés<br>de simi-<br>jenses |                                  |                              |                                  |                                           |                                 |                     |                   |                  |
| Ecuato-<br>rianas de<br>la capital          |                                  |                              |                                  |                                           |                                 |                     |                   |                  |
| Pueblo de<br>Cundina-<br>marca              |                                  |                              |                                  | Combina<br>bien<br>Inv<br>culpa           | )                               |                     |                   |                  |
| Invertido,<br>eche pata                     |                                  |                              |                                  |                                           | Huevos<br>medianos              | 2                   |                   | 1                |
| Circunda,<br>acordona                       |                                  |                              |                                  |                                           |                                 | 1                   | 1                 |                  |
| Apenas<br>se deja<br>ver                    |                                  |                              |                                  |                                           |                                 | 1                   | Z contract        | 4                |

SOLUCION DEL ANTERIOR. Horizontales: Guiag, Irani, Aram, Uran, S.N, Renana, Rifusies, Una, LII, Gini, Ataúd, Canes, Verticales: Urrutias, Remante, Cantarian, Gi, Nau, Agua, Ura, Na, DC, Lur, Alfi, Anis, Tio, Ginnasia.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Virgo (24 ago. - 23 sep.)
La sinceridad te asustó,
pero ahora te vestirá una
luz de esperanza para
cortar lazos, incluso,
familiares. Palabra
del día: paciencia.

Libra (24 sep. - 23 oct.)
Debes salirte de tu
cabeza para que la vida
te sorprenda. No te
desmotives por la rutina,
comienza a hacer cambios.
Palabra del día: frenar.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Ya saliste de esos días donde se cayó la máscara de aquellos que creías cercanos y te fallaron. Suelta para transitar con calma. Palabra del día: creer

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Hay personas que te
van a dar más de lo que
imaginas. Usa su sabiduría
para el nuevo proceso
que estás iniciando.
Palabra del día: analiza.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Los altibajos emocionales
están en el ambiente
y ahora debes mirar
en tu interior qué los
está provocando.
Palabra del día: enfrentar.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
Tú mismo te estás robando
tu paz mental, así que lo
mejor es eliminar tanto
pensamiento tóxico
para atraer el bienestar.
Palabra del día: expresar.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Eres capaz de caminar
solo por la vida sin buscar
la aprobación de los
demás. La indiferencia es
la mejor solución para eso.
Palabra del día: ejecutar.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Menos charla y más acción,
en tu caso aplica para todo.
Estás muy soñador estos
días, así que aterriza antes
de que la vida lo haga.
Palabra del día: certeza.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Estás queriendo controlar
todo lo de tu entorno,
y aunque no está mal,
no vayas al límite con
la perfección. Palabra
del día: confiar.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Las inseguridades te
están alejando de lo
que de verdad eres, por
permitir que los demás te
pongan a dudar. Palabra
del día: seguridad.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Ya estuvo bueno de tanta
falsedad e hipocresía de los
que más quieres. Valórate
y deja de ponerle todo a la
gente en bandeja de plata.
Palabra del día: seguridad.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Cuando actúas con la
cabeza, todo es más
positivo. Las emociones te
retaron, pero las ganas de
salir adelante ganaron.
Palabra del día: liberar.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 

7 » Tecnología

**Bienes Raices** 

Maguinaria 8 »

Vehículos

Negocios

Otros

Servicios

11 » Judiciales

10 » Módulos

Turismo

12 » Exeguiales

# Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- \* A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

## **Edictos**

#### **Avisos**

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR.: SE ESTÁ SOLICITANDO ANTE BANCOLOMBIA S.A. LA CANCELACIÓN Y REPOSICION DEL CDT # 4953308, POR VALOR DE \$11.680.266,52, POR DESTRUCCIÓN TOTAL DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 67 # 7-35 SUCURSAL QUINTA CAMACHO, BOGOTÁ, H13

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR.: SE INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVÍO DEL CDT NÚMERO 211230 003688-0 DEL BANCO AV VILLAS S.A., POR VALOR DE \$6,290,209 A FAVOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CASAGRANDE MANZANA 7. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA AL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. LA CANCELACION YREPOSICION DEL CDT ANTES MENCIONADO. EN CASO DE OPOSICIÓN NOTIFICAR AL BANCO EN LA CRA 13 NO. 26 A - 47 PISO 1 DE BOGOTA D.C. H8

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR.: Se informa al público en general el extravio del título valor cheque de gerencia No. 61 35 64 9-9 por valor de (\$7.273.699,95) girado/emitido por Scotiabank Colpatria el 29 de abril del 2024 a nombre de Erika Rettig Michaels, lo cual fue informado a esta entidad el pasado 9 de septiembre del 2024, junto con la solicitud de reposición del título en cuestión. Quien tenga oposición frente a dicha solicitud de reposición favor comunicarla por escrito en cualquier oficina de la red Scotiabank Colpatria. Transcurridos 10 días hábiles desde la fecha de publicación del presente aviso, sin presentarse oposición, se procederá a la reposición del título, H7

AVISO DELIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito líquicon NIT. 900.452.661-2, domiciliada en la CL 213 No. 114 - 10 MZ 1 CA 33 de la Ciudad de Bogotá D.C. Informa a la Comunidad en General de acuerdo con el Artículo 232 del Código de Comercio, que la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas mediante Acta de Asamblea General de Accionistas No. 015 del 31 de julio de 2024, debidamente inscrita en el registro mercantil; por lo cual las personas que se encuentren interesadas en dicho proceso se pueden dirigir al correo electrónico: dianatc80@ hotmail.com; DIANA MARCELA TELLO CELEMIN, REPRESENTANTE LEGAL-LIQUIDADOR, H15

AVISO. ACREEDORES DE LA SEÑORA LYANNE SOFIA PICO MEJIA IDENTIFICADA CON C.C. 1.045.718.231, HACERSE PARTE DE LA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PROCESO NO. 11001400 30032023 0027400 QUE ACTUALMENTE CURSA EN EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. UBICADO EN LA CARRERA 10 NO. 14 - 33 PISO 5; EMAIL: CMPL03BT@ CENDOJ. RAMAJUDICIAL. GOV.CO. HTT

AVISO. ACREEDORES DEL SENOR SEBASTIAN DELGADO VILLANUEVA IDENTIFICADO CON C.C. 1.014.277.201, HACERSE PARTE DE LA LIQUIDACION PATRIMONIAL PROCESO NO. 11001400 301320230 092000 QUE ACTUALMENTE CURSA EN EL JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁD.C. UBICADO EN LA CARRERA 10 NO. 14 - 33 PISO 7; EMAIL: CMPLI3BT@ CENDOJ. RAMA JUDICIAL GOV.CO. H10

AVISO. ACREEDORES DEL SEÑOR YONNY ANIBAL DURAN PINZON IDENTIFICADO CON C.C. 1.056.552.250, HACERSE PARTE DE LA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PROCESO NO. 11001400 30572022 0079600 QUE ACTUALMENTE CURSA EN EL JUZGADO CINCUENTA Y SIETE (57) CIVIL MUNICIPAL DEBOGOTÁ D.C. UBICADO EN LA CARRERA 10 NO. 14 - 33 PISO 11; EMAIL: CMPL57BT@ CENDOJ. RAMAJUDICIAL. GOV.CO. H12

BOGOTÁ. D.C. Septiembre 4 de 2024, El Señor JOHN CRISTIAN PARRA ANGARITA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía Nº79.749.386 de Bogotá; falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el día once (11) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en la cooperativa del magisterio CODEMA, pueden acercarse a su oficina en la Calle 39 B Nº 19-15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación de la reclamación ante la cooperativa, a partir de la fecha del deceso. H7

EDICTO DE FALLECIMIENTO .: BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 10 DE 2024 LA SEÑORA NIDIA GLADYS FAJARDO PEÑA QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 41378990, FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024. QUIENES CREANTENER DERECHO A SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS AHORROS APORTES Y DEMÁS DERECHOS QUE LA ASOCIADA TENÍA CON LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA, PUEDE ACERCARSE A SU OFICINA EN LA CL 39 B # 19-15 EN BOGOTA D.C. SE ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE DOS [2] MESES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN ANTE LA COOPERATIVA, A PARTIR DE LA FECHA DEL DECESO. H9

EDICTO. DETRABAJADORFALLECIDO PARA PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS. PRIMER AVISO. La empresa LENOX SEGURIDAD PRIVADA LTDA., por medio de su representante legal VÍCTOR JAVIER GARZÓN LESMES, sepermiteconvocar a los herederos de la señora MARIA FELISA LESMES BARRETO, identificada con el No. de C.C 41.725.975. quien laboro con nuestra compañía. Las personas que se consideren con derechos deben presentarse en la CRA 29B # 71-27 de la ciudad de Bogotá en el horario de 8:00 am a 12 del mediodía y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. jornada laboral. Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vinculo que ostente con el trabajador (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los guince (15) siguientes días a esta publicación. Bogotá 10 de septiembre de 2024. Cordialmente, Lenox Seguridad Privada Ltda, Victor Javier Garzón Lesmes. Representante Legal. H6

ELLIQUIDADOR PATRIMONIAL DE. CARLOS ADOLFO PEÑUELA BONILLA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 564 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CONVOCA A LOS ACREEDORES DEL DEUDOR E INFORMA: 1. Que el señor CARLOS ADOLFO PEÑUELA BONILLA, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.283.149, con domicilio en la ciudad de Bogotá, fue admitido a un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante (liquidación patrimonial) mediante auto del 18 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotă, D. C., expediente No. 11001-40 - 03 - 025 - 2023 - 00081 - 00, por el cual se decretó la apertura del proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante. 2. Que mediante auto del 30 de agosto de 2024 se designó a MARCO BERNAL CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.007.424, como Liquidador del citado proceso, cuya dirección es: Calle 19 No. 5-30, oficina 1003 de la ciudad de Bogotá, D.C., celular: 3124624348, correo electrónico: mbcbernal@hotmail.com 3. Que los acreedores del deudor deberán presentar sus créditos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la desfijación del presente aviso, personalmente al proceso o por medio de apoderado judicial, presentando prueba siguiera sumaria de la existencia de su crédito. Para el efecto los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente al Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, D.C., donde cursa el proceso. MARCO BERNAL CARRILLO, LIQUIDADOR, H14

EL SUSCRITO. GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL META.: HACE SABER. Que el 26 de mayo del 2019 falleció la señora MARIVEL CIFUENTES PABON (q.e.p.d.) quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía No. 52.208.782 expedida en Bogota D.C. Que a reclamar Indemnización Sustitutiva de Sobreviviente Ley 100 se presento ante esta dependencia el señor OVIDIO CIFUENTES BASALLO identificado con la cedula de ciudadania No. 19.143.195 expedida en Bogota en calidad de PADRE. Que quienes se consideren con igual o mayor derecho podrán efectuar el respectivo reclamo en la oficina de Prestaciones sociales del magisterio, ubicada en la cra 33 No 38 - 45, centro, piso 2, Gobernación del Meta, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. HI

EXTRACTO DE DEMANDA. EL JUZGADO SEGUNDO (2°) CIVIL MUNICIPAL YOPAL - CASANARE, ADMITIÓ LA PRESENTE DEMANDA DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR, QUE CURSA BAJO EL RADICADO NÚMERO 8500140 03002202 40038600, INSTAURADA POR BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8, EN CONTRA DE JANER CEPEDA VELA C.C. Nº 1.118.549.925 A RAZÓN DEL EXTRAVIÓ DEL TÍTULO VALOR - PAGARÉ, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE DISPUSO LA PUBLICACION DEL PRESENTE EXTRACTO DE LA DEMANDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 398 DEL C. G. DEL P. CLASE DE PROCESO: VERBAL SUMARIO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 DEMANDADO: JANER CEPEDA VELA C.C. Nº 1.118.549.925 RADICADO: 85001400 300220240 038600 IDENTIFICACIÓN DE TÍTULO VALOR: 1. EL ACREEDOR: BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 A QUIEN SE LE DEBE PAGAR LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL TITULO VALOR A REPONER, QUIEN SE UBICA EN LA AVDA, INDUSTRIALES (CARRERA 48) # 26 -85, EN MEDELLÍN - ANTIQUIA. 2. LA DEUDORA: JANER CEPEDA VELA C.C. Nº 1.118.549.925 QUIEN SE COMPROMETIÓ AL PAGO DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL TITULO VALOR A REPONER, QUIEN RESIDEEN LA TRANSVERSAL 7 NO. 36 B - 33 DE YOPAL -CASANARE3. NÚMERO DEL PAGARÉ: 6290089800 4. EL CAPITAL SUSCRITO: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$43.199.019,09) M/CTE. 5. PLAZO: 59 MESES 6. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:20 DE OCTUBRE DE 2023. 7. FECHA IRA CUOTA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 8. FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2028 9. TASA INTERES: 31.99% E.A. SE EXPIDE EL PRESENTE EXTRACTO DE DEMANDA PARA SUPUBLICACIÓN, POR UNA SOLA VEZ EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL-EL ESPECTADOR. H4

EXTRACTO DE DEMANDA. EL JUZGADO SEPTIMO (7°) CIVIL MUNICIPAL ARMENIA-QUINDIO, ADMITIÓ LA PRESENTE DEMANDA DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR, QUE CURSA BAJO EL RADICADO NÚMERO 630014 003007- 2023-00549-00, INSTAURADA POR BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8, EN CONTRA DE JULIAN ANDRES TEJADA CORRALES C.C. Nº 75.101.505 A RAZON DEL EXTRAVIO DEL TÍTULO VALOR - PAGARE, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE DISPUSO LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EXTRACTO DE LA DEMANDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ELARTÍCULO 398 DEL C. G. DEL PCLASE DE PROCESO: VERBAL SUMARIO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 DEMANDADO: JULIAN ANDRES TEJADA CORRALES C.C. Nº 75.101.505 RADICADO: 6300140 03007- 2023- 00549- 00 IDENTIFICACIÓN

DE TÍTULO VALOR: 1. ACREEDOR: BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 A QUIEN SE LE DEBE PAGAR LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL TITULO VALOR OBJETO DE REPOSICIÓN CARRERA 48 # 26 - 85 AVENIDA INDUSTRIALES, MEDELLÍN - ANTIQUIA. 2. DEUDOR: JULIAN ANDRESTEJADA CORRALES C.C. Nº 75.101.505 QUIEN SE COMPROMETIÓ A PAGAR LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL TITULO VALOR OBJETO DE REPOSICIÓN PROVITED U MII BLOQUE 11 APARTAMENTO 31 ARMENIA - QUINDIO 3. PAGARÉ NÚMERO: 8670092515 4. CAPITAL SUSCRITO: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS (\$38.760.025) 5. PLAZO: SESENTA Y OCHO (68) MESES. 6. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE MARZO DE 2023 7. FECHA PRIMERA CUOTA: 07 DE ABRIL DE 2023 8. FECHA DE VENCIMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2028 9. TASA DE INTERES: 0 % E.A. SE EXPIDE EL PRESENTE EXTRACTO DE DEMANDA PARA SUPUBLICACIÓN, POR UNA SOLA VEZ EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL - EL ESPECTADOR. HS

EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL. - ANTIQUIA HACE SABER QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2024, FALLECIO EL SENOR SIGIFREDO RIOS CARDONA C.C. 558.403, QUIEN ERA PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO; QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LA SUSTITUCION DE LA PENSION, PUEDEN HACERLO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, APORTANDO LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDEN, ASI COMO LAS CONDUCENTES A DESCONOCER LOS DERECHOS DE LOS DEMAS BENEFICIARIOS; PARA TAL FIN PUEDEN RADICAR LOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA DEL ARCHIVOMUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE ABEJORRAL UBICADA EN CARRERA 50 #50-06. HI

LASOCIEDAD EZENTIS COLOMBIAS.A.S. EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL CON NIT 900196414. forma que vende inventario, y equipos de oficina Contacto Horario de oficina Carrera 14 A No 71º 59 oficina 202 Bogotá PBX: 6065909 Cel 311 6696904 E-mail gerencialegalcia gmail.com. JAI.

LA SUSCRITA, ACTUANDO EN CALIDAD DE LIQUI-DADORA DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL DEL SEÑOR JOHNATHAN CHAPARRO ESPINOSA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDA-DANÍANO. 91.512.124, en cumplimiento de lo ordenado

por el numeral 2º del artículo 564 de la Ley 1564 de 2012, por medio del presente aviso convoco a todas aquellas persona naturales y/o jurídicas que se consideren acreedores del señor JOHNATHAN CHAPARRO ESPINOSA, para que en el término de veinte (20) días contados a partir de esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 566 de la Ley 1564 de 2012, comparezcan al JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA expediente No. 680014003023 - 20240013700 a hacer valer sus acreencias, dentro del proceso de liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante, el cual fue admitido mediante AUTO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2024. Vencida esta oportunidad no podrá hacer valer su acreencia dentro del referido concurso. Funge como liquidadora: VALERIA GOMEZ RODRÍGUEZ, quien puede ser contactada a través de los correos electrónicos: valeriagomez.demil@ gmail.com y notificacionesliquidadoravgr@ gmail.com Atentamente, VALERIA

GOMEZ RODRIGUEZ, Liquidadora, H4 LA SUSCRITA., actuando en calidad de liquidadora dentro del proceso de liquidación patrimonial del señor PEDRO MIGUEL PEÑALOZA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadania No. 73.161.212, en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 2º del artículo 564 de la Ley 1564 de 2012, por medio del presente aviso convoco a todas aquellas persona naturales y/o jurídicas que se consideren acreedores del señor PEDRO MIGUEL PEÑALOZA LONDOÑO, para que en el término de veinte (20) días contados a partir de esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 566 de la Ley 1564 de 2012, comparezcan al JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ expediente No. 11001400 30712015 0005300 a hacer valer sus acreencias, dentro del proceso de liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante, el cual fue admitido mediante AUTO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2015. Vencida esta oportunidad no podrá hacer valer su acreencia dentro del referido concurso. Funge como liquidadora: VALERIA GOMEZ RODRÍGUEZ, quien puede ser contactada a través de los correos electrónicos: valeríagomez. demil@gmail.com y notificacionesliquidadoravgr@ gmail.com.Atentamente, VALERIA GOMEZ RODRIGUEZ. Liquidadora, H16

SEGUNDO AVISO.: INVERSIONES AROPECUARIAS DOIMA S.A. NIT890700056-5, condomicilio principal en la ciudad Ibagué, se permite informar que el Señor JOSE OTILIO NUÑEZ (Q.E.P.D.)., identificado con cédula de ciudadanía número 10.558.718, laboraba para nuestra empresa hasta el dia de su fallecimiento ocurrido el 22 de agosto de 2024-. Por tanto, se informa que la empresa tiene disponible los dineros correspondientes a la liquidación de salarios y prestaciones sociales de conformidad a la exposición del artículo 212 del código sustantivo del trabajo. SE A PRESENTADO PERSONAS ANA LORENA HURTADO 29.707.177 (COMPAÑERA PERMANENTE). Las personas que se consideren con derecho deben presentarse ante estas instalaciones ubicadas en la CR 19 SUR #156 - 27 en la ciudad de Ibagué-Tolima en horario de 7:00 a.m. a 12 p.m. y de 02 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a miércoles y de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de jueves a viernes, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extraprocesal de unión marital de hecho), dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. Mayores

informes, comunicarse con la linea de atención teléfono ((8) 2695617 - (8) 2695618 - o al correo electrónico: invdoima@ elescobal.com - trabajosocial@ elescobal.com. Así mismo las personas que se crean con mayor o menor derecho a reclamar deben hacerlo dentro de los (30) días siguientes a la publicación de este aviso de ley. H6

SOACHA, 21DE AGOSTO DE 2024. COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA De acuerdo con lo previsto en el Articulo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 2 de Soacha Ing. Luis Gerardo Caribello Rodríguez, se permite informar que ante su oficina se ha presentado la solicitud que se relaciona a continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal conel PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino. Radicación No. 25754-2-24-0050 Fecha: 01 de marzo de 2024 Tipo de solicitud: ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION Solicitante: MARIA AVELINA PALLARES RAMOS Dirección del Predio: KR115145 Barrio: LEON XIII Uso de la solicitud: RESIDENCIAL Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia urbanistica, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Kr 7No. 16-30 Piso 5) en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. H8

## **Emplazatorios**

REPÚBLICA DE COLOMBIA. GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO, 2024/2027, EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por los Decretos 039 del 18 de enero del 2024, Decreto 324 del 19 de agosto del 2021 y Decreto 173 del 30 de mayo de 2024, expedido por la Gobernación del Puturnayo. AVISA: Que según Registro de Defunción No. 9079768 de fecha 23 de agosto de 2024, el docente NARVAEZ DIAZ JESUS ELOS (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cédula de ciudadania No. 5.350.234, falleció el 21 de agosto de 2024 y se encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Que ante esta Entidad se presentó a iniciar los trámites de sustitución pensional, seguro por muerte, cesantias definitivas y demás prestaciones a que tengan derecho por el fallecimiento del docente NARVAEZ DIAZ JESUS ELOS (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 5.350.234, la señora ROSERO PATIÑO NANCY VIRGINIA, identificado con cedula de ciudadania No. 41.180,514, en calidad de conyuge. Que, con el fin de llevar a cabo el proceso de reconocimiento de la Sustitución de la Pensión de Jubilación, si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de la ley 1204 de 2008 se: EMPLAZA: A todas las personas que crean tener igual o mejor derecho que el (la) solicitante, a presentar la reclamación aportando las pruebas en que se funden, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes contados a partir de la fecha de la publicación del presente Edicto Emplazatorio, la cual debe radicarse a través de la página web de la Secretaria de Educación Departamental del Putumayo con su usuario y contraseña del Sistema Humano en linea. Para efectos de ley se FLJA el presente AVISO emplazatorio en la página Web de la Secretaría de Educación Departamental, así mismo se publicará en un diario de amplia circulación Nacional, por el término de 30 días hábiles. Se firma en Mocoa, a los 05 días del mes de septiembre de 2024. CARLOS ALEXANDER CAMACHO QUINTERO. Secretario de Educación Departamental. Decreto N° 039 de 18 de enero de 2024. Elaboro parte técnica Dary Margoth Ordóñez Portilla, Auxiliar Adtativo. Prestaciones Sociales. Reviso y aprobó parte jurídica Ma. Alejandra Hidalgo Cáliz. Profesional Especializado - Despacho, (Hay firmas). HI

## Notarias

EDICTO. EL NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. ENCARGADO. De conformidad con el numeral 2 del articulo 3 del Decreto Ley 902 de 1.988. EMPLAZA: A todas las personas que crean y prueben tener derecho a intervenir en la Liquidación de herencia del(la) causante(s) ALFONSO PUERTO PAEZ quien (es) en vida se identificó (aron) con la cédula(s) de ciudadanía número(s) 4.182.528 quien tuvo su último domicilio en la ciudad de Bogotá, para que lo haga valer dentro de los diez (10) dias hábiles y subsiguientes a la publicación y cuyo trámite de Liquidación de herencia, se inicia mediante Acta número ciento ochenta y cuatro (184) del seis (06) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Se fija este edicto en lugar público de la Notaria: El seis (06) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Atentamente, HECTOR FABIO CORTES DIAZ. NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. ENCARGADO. (Hay firma y sello). H17

NOTARIA FOMEQUE. EDICTO. EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÓMEQUE - CUNDINAMARCA, EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico y en este despacho, en el trámite notarial de liquidación de herencia de la causante CECILIA RIVEROS BARRETO, identificada en vida con la cédula de ciudadania número 20.312.541, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el municipio de Choachi, quien falleció el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidos (2022), en Bogotá D.C. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número veintinueve (29) del tres (3) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este Edicto en el periódico y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de .988 y 3o. del Decreto 1.729 de 1.989, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de Diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.). JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ. NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÓMEQUE. (Hay firma y sello). H3

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE SANTAMARTA. RAFAEL ENRIQUE MANJARRES MENDOZA, Avenida Ferrocarril Cra 9 No. 18-44 Tel. (095) 4215413 Cel. 300 7274745. EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE SANTA MARTA. EMPLAZA: A las personas que se consideren con derecho a concurrir al trámite de la liquidación de la herencia en la sucesión intestada del causante YONI MILTON GUZMAN VILLEGAS quien se identificaba con la cedula de ciudadanía 77.153.305 de Agustin Codazzi, fallecido el dia cuatro (04) de Abril del dos mil veintitrés (2.023) en Barranguilla. Este trámite se inició con la aceptación de la solicitud (Acta No. 95 del 06 de Septiembre del 2.024), presentada por medio de apoderado doctor DIOSMER RICARDO ROJANO THOBINSON identificado con la cédula de ciudadanía número 84.452.525 de Santa Marta, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, Abogado inscrito con Tarieta Profesional Nº 198.823 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de FABIOLA MARQUEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.537.094 de Bogotá, mayor de edad, domiciliada en Santa Marta, en calidad de cónyuge del causante. Los emplazados podrán concurrir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto que se hará en un diario de amplia circulación nacional por una sola vez y se radiodifundirá por una emisora de Santa Marta, también por una vez. Para los fines indicados se fija este edicto en lugar público y visible de esta Notaria por el término de diez (10) días hábiles, hoy nueve (09) de Septiembre del dos mil veinticuatro (2.024) a las ocho de la mañana. El Notario Primero. XIOMARA DE LOS SANTOS ALTAFULLA RODRIGUEZ. Notario Primero (E) del Circulo de Santa Marta, autorizada por Resolución 14.365 del 2 de Diciembre del 2.022 de la Superintendencia de Notariado y Registro. (Hay firma y sello). H3

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE. Código: NUP-A-01 Fecha: Enero/2017

Versión: 01 Notaria Única Paz de Ariporo, EDICTO, S-48-2024. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PAZ DE ARIPORO. (CASANARE). EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite Notarial de LIQUIDACIÓN DE HERENCIA, de SILVESTRE RODRIGUEZ, quien se identificara con cedula de ciudadania número 4.173,906 expedida en Paz de Ariporo - Casanare, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Paz de Ariporo - Casanare, fallecida en el municipio de Soacha - Cundinamarca, el dia veintiocho (28) del mes de Julio del año dos mil ocho (2008). Presentado y aceptado el respectivo trámite en esta Notaria mediante Actanúmero CUARENTA Y OCHO (48) defecha Dos (02) de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1988, en una emisora de sintonia local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria, por el término de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy Tres: (03) de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las siete horas (7:00), NOTARIO, JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ. (Hay firma y sello). H5

NOTARIA - FOMEQUE, EDICTO, EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÓMEQUE - CUNDINAMARCA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico y en este despacho, en el trámite notarial de liquidación de sociedad conyugal y de herencia de los causantes MARIA RESURRECCION BARRETO DE RIVEROS, identificada en vida con la cédula de ciudadania número 20.479.573; quien falleciera en el Municipio de Choachí - Cundinamarca, el día doce (12) de enero de dos mil uno (2001) siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Município de Choachí - Cundinamarca, y de MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ, identificado en vida con la cédula de ciudadania número 2.861.336; quien falleciera en Bogotá D.C., el dia nueve (9) de septiembre de mil novecientos setenta y siete (1977), siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Choachi - Cundinamarca. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número treinta (30) del tres (3) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este Edicto en el periódico y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 y 3o. del Decreto 1.729 de 1.989, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de Diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.). JHON JAIRO MARTINEZ GONZÁLEZ. NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE FÓMEQUE. (Hay firma y sello). H2

## **Avisos de Ley**

## **AVISO**

La Cooperativa Multiactiva del Personal de Sena "COOPSENA", hace saber que el día 20 de agosto de 2024 falleció el señor RAUL ROJAS BOHORQUEZ identificado con la CO No.19.275.082 de Bogotá, asociado de esta Cooperativa. Quien se crea con mejor o igual derecho a los aquí reclamantes, pueden acercarse a las oficinas de la Cooperativa ubicadas en la calle 57 No. 24-11 Edificio Las Palmas, de la ciudad de Bogotá a fin de presentar la respectiva reclamación dentro de los 30 días calendario siguientes a esta publicación.

#### CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO "CORBANCA"

Informa que el señor JORGE ELIECER MARIN HURTADO C.C No. 79.809.071 falleció el O2 de julio de 2024 en Bogotá, siendo asociado de CORBANCA. Toda persona que tenga el interés de reclamar sus derechos puede presentarse en la Calle 38 No. 13-37 piso 10 en Bogotá, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso

#### EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

Bimbo de Colombia S.A. NIT 830002366, se permite avisar que la señora ALQUERQUE SUAREZ EMPERATRIZ, quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 45552894, trabajador de la compañía, falleció el día 12 de Julio de 2024.

En este sentido y en atención a lo normado en el art. 212 del CST, rogamos a las personas que se crean con derecho -beneficiarios- a reclamar la liquidación final de prestaciones sociales y demás acreencias laborales adeudadas al señor ALQUERQUE SUAREZ EMPERATRIZ, acercarse a las instalaciones de la compañía ubicada en la dirección parque Kilómetro 1 Vía Turbaco parque industrial Ternera #2 bodegas D8 y D9, departamento de Atlántico, de lunes a viernes entre las 7:30am – 5:30p.m., y acrediten la condición en la que se presentan. De igual forma, podrán remitirse los documentos que acreditan su condición de beneficiario a través del correo electrónico:

notificacionesjudicialescolombia@grupobimbo.com

NO GRINGO, NO TE CONFUNDAS. MI NAVIDAD ES UNA VERSIÓN ME JORADA Y MÁS POPULISTA

## Unchatcon...

## César Grajales, director de la Fundación Diakonia

# "La violencia humilla al que sufre y también degrada a quien la ejerce"

Hoy se desarrollará la decimotercera versión del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. El director de la fundación Diakonia, que otorga este reconocimiento, habló sobre este evento y su significado para el país.



César Grajales es Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. / El Espectador



SAMUEL SOSA VELANDIA

ssosa@elespectador.com

assassosav

#### ¿A qué deseo o propósito responde el Premio Nacional de Derechos Humanos?

El premio comenzó en 2012, para la época en que los homicidios y los ataques contra defensores ya era un asunto grave. Además de los continuos señalamientos en su contra, empezaron a ser calificados como apátridas, "politiqueros de los derechos humanos", "amigos de la insurgencia", entre otras cosas. En ese contexto de ilegitimación, vimos que era necesario dar un premio para enaltecer y blindar políticamente a los defensores de esas agresiones.

#### Llevan más de una década entregando estos premios: ¿cuáles transformaciones se han evidenciado en cuanto a la esencia del proyecto, así como al contexto en el que viven los defensores?

Una pregunta bastante retadora para nosotros: de 2012 a 2024 muchas cosas han permanecido, si hablamos de la inseguridad y las agresiones que experimentan las y los defensores. Eso sigue siendo muy grave... ¿Y para qué nos ha servido el premio? Pues para mostrar ante la opinión pública que hay centenares de personas contribuyendo a la democracia y a la paz, al igual que defendiendo la vida y la dignidad humana. Los defensores no solo son personas que tienen un reconocimiento por un trabajo formal, sino que son líderes sociales y comunitarios, y esas expe-

riencias, que muchas veces no aparecen en la agenda pública, se han hecho visibles con este premio.

#### ¿Cuál cree que es su mayor compromiso como director de la fundación que, además de otorgar el premio, se centra en la defensa de los derechos humanos?

Mi responsabilidad más grande es tratar de contribuir a que las y los defensores sean visibles y a que se escuche su voz, porque no buscamos que se escuche tanto la nuestra. A pesar de que sí nos interesa, por supuesto, dar una opinión y contribuir en los esfuerzos para legitimar el trabajo de estas personas.

#### ¿De qué manera ha influido su experiencia como filósofo y docente? ¿Qué agradece de esos mundos para su trabajo actual?

Ha influido para pensar en que en la guerra no se construye ningún tipo de futuro, ni la capacidad de un Estado o de una sociedad para legitimar el orden, sea cual sea el que se haya establecido. La violencia no sirve para fundamentar las transformaciones, llámense revolucionarias o progresistas, pues con ella llega la destrucción de las mediaciones humanas. Otra reflexión a la que me ha llevado mi experiencia es que, si uno no logra los resultados visibles, piensa que ha fracasado. Por ejemplo, en 2022 fueron asesinados 197 defensores de derechos humanos, y en 2012 fueron 69. Es decir, desde que se creó el premio la cifra ha aumentado y, por ende, me pregunto si hemos fracasado. Pero entonces, pienso que la respuesta se tiene que plantear de otra manera. Debería ser: estamos en el lugar acertado de la historia, aunque las cosas sean difíciles.

El premio se puede entender como una apuesta política que se contrapone a los proyectos guerreristas y otras lógicas que han imperado en el país. ¿Cómo ha sido enunciarse desde ese lugar que puede ser un punto de crítica y hasta de polarización?

Durante años he tratado de dotarme de razones para decirle a la violencia y a la guerra que no les doy nada, que no les concedo ningún espacio. Para mí, el principal argumento es que la violencia humilla al que sufre y también degrada a quien la ejerce. Es muy sintomático que muchas personas en presencia de actos violentos hasta se enfermen. Por eso el premio es una confrontación pública y abierta contra toda forma de abuso y de violencia.

#### ¿Cuál verdad ha descubierto sobre la gente, los territorios o el país, al frente de la fundación?

Hace unos años, yo pensaba que los distintos actores armados gozaban de una legitimidad con las comunidades, porque eran, en algunos sitios, quienes ponían el orden y las normas que parecían funcionar. Pero he ido comprendiendo que la gente y las comunidades cada vez tienen menos espacio para legitimar esos poderes. Eso ocurre porque la gente comprende que la libertad es el valor fundamental frente a cualquier presencia coercitiva; sin embargo, esa resistencia no se ha manifestado ante los adversarios, porque el costo es muy alto.

## Mencionó la paz, ¿qué significa esa palabra para usted?

La paz no existe como una esencia, sino quiero vivir. No es un t como una práctica y una vivencia cotidianas.\* de simbiosis, de todos.

Se hace y se construye todos los días, porque se trata también de un asunto de derechos. Si no hay respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, no habrá paz. Pero también esto tiene que ver con un asunto que es muy complicado, que no se da por decreto ni por ley. Se trata de la reconciliación, que es un camino y un territorio que se sale de todo modelo de construcción de paz basado en el acuerdo para el cumplimiento de leyes y el sometimiento a una Constitución. La reconciliación es algo distinto y depende del sujeto en su construcción profunda.

## ¿Hay algo con lo que usted se haya reconciliado?

Me he ido reconciliando con los actores armados legales e ilegales, quienes han intervenido en el conflicto armado colombiano en términos de pensar en la paz y la convivencia de todos. Es importante estar dispuestos a convivir con quienes hicieron daño, o con quienes piensan distinto y, por lo tanto, nos separan por el disgusto hacia sus ideas. Con eso me he reconciliado.

#### "Mis derechos terminan donde empiezan los del otro", ¿ha escuchado esa frase? ¿Qué piensa de ella?

Ese pensamiento es interesante y tiene su alcance válido, pero nunca me ha gustado: yo creo que la realización de los derechos del otro son también la realización de mis derechos. Es decir, yo tengo el derecho de que en mi país la gente de las comunidades rurales deje de ser víctima de violencia, porque ellos no son mis límites, sino la continuación de la lucha por la que yo mismo quiero vivir. No es un tema de límites, sino de simbiosis, de todos.